#### Hace falta ampliar la capacidad de transporte

Inversiones en energías renovables por más de u\$s 5000 millones esperan obras en la red\_\_p.18



W W W . C R O N I S T A . C O M

#### Caída de ventas

Concesionarios de autos refuerzan las promociones\_\_P.19

# El Cronsta

VIERNES

19 DE ABRIL DE 2024

PRECIO: \$ 900 Nº 34.615 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.251.175 1,40% — Dow Jones 39.127 -0,11% — Dólar BNA Mayorista 888,50 0,06% — Euro 1,06 0,00% — Real 5,24 -0,07% — Riesgo país 1.242 -2,20%



TENDRÁN UN INGRESO NETO SUPERIOR A \$4 MILLONES

BUENOS AIRES . ARGENTINA

# Los senadores votaron un aumento de sus sueldos sin debate previo y Milei cruzó fuerte a opositores

La Vicepresidenta dijo que la votación fue legal. La Casa Rosada no hizo reclamos para dar marcha atrás, como sucedió en marzo

En pocos segundos y sin dejar registros en el tablero de votación, los senadores se duplicaron sus dietas. La jugada, que involucró al grueso de los bloques de la oposición, se diseñó en forma reservada para evitar que el Poder Ejecutivo vuelva a frenar la suba de sus ingresos, tal como ocurrió en marzo. La propuesta había sido discutida en la Comisión de Labor Parlamentaria el miércoles, pero no fue anotada en el temario. Los legisladores votaron primero los pliegos de seis embajadores y resolvieron

el incremento de sus sueldos a mano alzada, al terminar la sesión. Los representantes de La Libertad Avanza, PRO y dos radicales no apoyaron la moción. Con esta resolución, los senadores que viven en el interior pasarán de cobrar \$1,7 millones a más de \$4 millones como salario bolsillo. La vicepresidente Victoria Villarruel afirmó que la suba fue "legal" y no tenía forma de frenarla. El presidente Javier Milei sostuvo en redes sociales: "Así vota la casta. El 2025 será paliza histórica". \_\_\_ P.8

El Gobierno busca consenso para votar con la Ley Bases cambios en la legislación laboral\_...

> ZOOM EDITORIAL

Se cartelizó el Senado y hay olor a "siga siga" del Gobierno para sumar aliados

Matias Bonelli Editor Jefe de Economía y Política \_\_p. 2\_\_

▶ ESCENARIO

Milei, entre el fanatismo de unos y las dudas de otros

Juan Manuel Compte Editor jefe de Negocios p. 12\_\_\_

CONSOLIDAN VINCULOS CON EE.UU.

### Caputo le mostró al FMI que tiene aseguradas las metas trimestrales y se asegura los desembolsos

Los diálogos con inversores despejaron dudas y ayudaron a crear nueva demanda de activos

tuvo contactos ayer con la cúpula del FMI. Aunque no es tiempo aún de la revisión técnica, los datos que anticipó ponen en evidencia que las metas del primer trimestre (acumulación de reservas y reducción del déficit fiscal) están más que aseguradas. La exposición de Luis Caputo el miércoles en el

El ministro de Economía man- seminario organizado por JP Morgan también tuvo impacto positivo en los mercados. El funcionario despejó dudas sobre el crawling peg de 2%, al sostener que "el tipo de cambio no está atrasado, sino por encima de sus valores históricos. Los bonos en dólares subieron más de 3% y el riesgo país retrocedió a 1242 puntos. \_\_\_P. 14 y 16



Gita Gopinath, la subdirectora del Fondo, con la comitiva argentina

EL BCRA VOLVIÓ A SUMAR RESERVAS

#### Cosecha gruesa y otro mes de superávit comercial extienden el período de paz cambiaria

El BCRA sigue con fuertes compras de dólares para las reservas. Ayer sumó casi u\$s 200 millones y el acumulado de abril se aproxima ya a u\$s 2600 millones. Los operadores esperan que se incrementen en las próximas jornadas por el ingreso de la cosecha gruesa, lo que ayudará a mantener a raya a los dólares financieros. El freno importador también ayuda: en marzo el superávit comercial fue de u\$s 2059 millones. \_\_\_P. 16

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad"

> Mauricio Macri expresidente

**EL NÚMERO DE HOY** 

2059

millones de dólares de superávit dio el intercambio comercial de marzo pasado, según el Indec

#### DOOM EDITORIAL



Matías Bonelli Editor Jefe de Economía y Política

El martes, el ministro de Interior, Guillermo Francos, ya estaba al tanto sobre el intento de senadores. Difícil que el presidente Milei no supiera

### Se cartelizó el Senado y hay olor a "siga siga" del Gobierno para sumar aliados

Podía el presidente Javier Milei no estar al tanto del intento del Senado para duplicar la dieta de sus integrantes? Apenas los senadores definieron a mano alzada que pasarían a cobrar desde mayo un neto de unos de \$4,5 millones en lugar de los actuales \$1,7 millones, en el Congreso comenzaron a volar algunas suspicacias.

La noticia se sabía desde el miércoles pasado y de hecho fue un anticipo de El Cronista. Incluso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, supo ese mismo día que el Senado había logrado los votos necesarios para tratar (y aprobar) el tema. Es decir: al momento de la votación, para el Gobierno ya hacía varias horas que había dejado de ser una novedad.

Y se suma otro dato. El martes ya el tema se había puesto sobre la mesa en la reunión de Labor Parlamentaria realizada por jefes de bloque y varios legisladores, de la que también participó la vicepresidenta Victoria Villarruel, que eligió no opinar al respecto.

Lo que se especula ahora es que el oficialismo lo que busca es seguir sumando adeptos para lo que se viene, que será duro y sinuoso. Se sabe, el Gobierno intentará una vez más que el Congreso le de el OK a la nueva Ley de Bases, y entiende que mejor ir "peinando" el terreno, para evitar pasar otra vez un mal momento. Y en el horizonte también aparece el famoso Pacto del 25 de Mayo, que se debería firmar ya con la ley aprobada, y para lo que solo falta algo más de un mes.

Milei salió -vía la red X, obviamente- a pegarle fuerte a los senadores que levantaron la mano para aumentar sus propios ingresos. Y la vicepresidenta dijo que no tenía herramientas para voltear la iniciativa, y que los bloques estaban de acuerdo. Una de las conjeturas que aparece es que esto fue apenas una puesta en escena.

Por un lado los senadores que impulsaban el megaaumento lograban su objetivo, y por el otro Milei volvía a avanzar sobre "la casta", al tiempo que mostraba su compromiso con evitar el salto en el gasto público. Win-win.

El acuerdo fue entre todos los bloques. Algunos eligieron firmar la resolución final y otros no. Más allá de esta cuestión burocrática, ninguno presentó ninguna objeción a que se votara el incremento de las dietas, y menos a mano alzada.

Lo que quedará por ver ahora es cuál es el efecto espejo que puede tener esto. Ya aplicado el alza en Senadores, ahora llega el turno de Diputados. Todavía no se escuchan voces fuertes al respecto, pero lo cierto es que en esa Cámara también pretenden mejorar sus ingresos.

LA FOTO DEL DÍA

CRÉDITO: NA

#### Abrazo al Hospital de Clínicas

Médicos, estudiantes, docentes y pacientes realizaron ayer un "abrazo solidario" frente a las puertas del Hospital de Clínicas. La protesta está motivada por el menor presupuesto que recibieron las universidades nacionales. Las manifestaciones, que cuentan con el apoyo de las autoridades universitarias, culminarán el próximo martes 23 con una marcha masiva al centro porteño. En las últimas horas, se dio a conocer que el Hospital de Clínicas debió reducir su actividad en un 40% por la imposibilidad de afrontar los gastos derivado del aumento de insumos, medicamentos, elementos descartables, mantenimiento de la aparatología y el seguro de los aparatos, entre otros.





La frase del día

Victoria Villarruel

Vicepresidente de la Nación

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme."

OPINION

Luciano Galfione Presidente de la Fundación Pro Tejer



# ¿Es cara la ropa en Argentina?

ue la ropa es cara se extiende como mantra y lleva a conclusiones que atentan contra una de las industrias más importantes que ha sido denominador común en el desarrollo mundial. Discutamos si es cara pero busquemos soluciones para alcanzar objetivos virtuosos que nos robustezcan.

Empecemos con esta realidad: Argentina está cara tanto si comparamos con el poder adquisitivo -afectado por aumentos de tarifas, transporte y alimentos- como si comparamos con el dólar que aumenta menos que la inflación.

Sin embargo, no es cierto que la ropafue el rubroque más aumentó. La ropa no sólo registra menores aumentos hace varios meses sino que, considerando un período más largo, siete de los 12 rubros del IPC aumentaron más que la ropa: alimentos, salud, transporte, etc. Así, el IPC-INDEC marca una inflación del 4,7% entre diciembre 2016 y febrero 2024 mientras que los precios de la ropa se incrementaron un 4,4% (290 pp por debajo del promedio).

Esta realidad queda invisibilizada y se distorsiona con comparaciones incorrectas con otros países. Con falencias metodológicas, se comparan marcas muy distintas-GAP, H&M, Zarao Vuittono productos de nueva colección con temporadas anteriores. Tampoco se incluyen costos de financiación o impuestos al consumidor ni se considera el costo logístico de transportar un producto a miles de kilómetros. Además, se comparan precios a dólar oficial cuando debería hacerse a dólar tarjeta o dólar importación.

En Argentina, existe ropa accesible, de precio medio, cara y carísima. Existe una enorme amplitud de precios: prendas similares pueden valer hasta 1200% más dependiendo de dónde se compre. La comercialización está atomizada: más de 17.000 empresas en todo el país. Y estose acentuó aún más con los nuevos canales como venta online y comercios minoristas a la



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

calle como los de Flores.

Buena parte de esta variedad de precios depende de factores vinculados a la comercialización y no a la industria. Costos de alquiler, publicidad y marketing, logística, intermediarios e impuestos hacen la diferencia.

Y si bien el INDEC releva todo tipo de comercio, le da más peso a la ropa de marca premium dado que se basa en una encuesta de consumo del año 2005: 20 años atrás se consumía mucho más en shoppings y no existían muchos de los nuevos canales de comercialización.Luego, se extrapola (incorrectamente) la dinámica de las marcas premium a la totalidad del mercado cuando el shopping representa menos del 10% de las ventas de indumentaria en el país. A su vez, no se toman promociones ni descuentos, cada vez más recurrentes y esto no se ve reflejado en la medición de precios. Tampoco discrimina si la ropa es importada o nacionallocualescrucialdadoelgran En Argentina, existe ropa accesible, de precio medio, cara y carísima (...) Buena parte de esta variedad de precios depende de factores vinculados a la comercialización.

componente importado que tiene la ropa que se vende en shoppings: 65% de los productos de marca premium son importados y, del 35% restante, la mitad tiene insumos importados.

En el canal premium los mayores precios se observan en ropa importada y no en la nacional. Si comparamos el precio de un jean Levis importado y un jean equivalente de Taverniti nacional, vemos que el primero se vende el doble más caro que el segundo. O bien, una remera de algodón de Lacoste

(importada) vale el doble que una remera de algodón equivalente como de Bolivia (nacional) y 9 veces más que una de fabricación nacional vendida en locales propios de Le Utthe.

Entonces, ¿por qué se culpa a la industria nacional por los precios de la ropa? Se ataca al segmento industrial cuando en realidad se deberían discutir costos comerciales como alquiler de locales o logísticos o incluso la estructura impositiva que se acumula en cascada en una cadena productiva con muchos eslabones - desde la materia prima al mostrador.

¿"Abrir las importaciones" es solución? Números recientes muestranqueno existe correlación directa entre precios e importación. Concretamente, en el período 2016-2019 las importaciones de prendas fueron elevadas (alrededor de 130 mil toneladas) y los precios aumentaron por debajo de la inflación. Mientras que en el período 2020-2024, las importaciones de prendas fueron récord pero los precios estuvieron por arriba de la inflación.La apertura comercial en Argentina es un viejo y conocido problema. Sus consecuencias ya ocurrieron y son difíciles de revertir. En los '90, la apertura llevó a la destrucción del entramado productivo local. Muchas marcas se desligaron de la fabricación: pasaron a importar y/o a tercerizar la confección atentando contra la formalidad que nunca volvió a los niveles previos a pesar de más de una década de fomento a la producción.

Las consecuencias se agravan si se contempla que el origen de esa ropaimportadagenera competencia desleal. América latina es blanco de productos excedentes de temporadas pasadas del Norte y del fast fashion proveniente de Asia (confeccionada bajo condiciones laborales y ambientales muy precarias). Mientras Europa discute aplicarles altos impuestos, Argentinani siquiera cuenta con suficientes regulaciones para enfrentar este tipo de prácticas desleales.

Además, el primer mundo avanza en sentido contrario al de la irrestricta apertura comercial, defendiendo el trabajo fronteras adentro. El informe del FMI Industrial Policy (...) muestra cómo la política industrial y comercial se está fortaleciendo en países desarrollados tal que en los últimos 10 años se cuadruplicaron las medidas restrictivas al comercio de bie-

Dicho todo esto, no debemos desviar el eje de la discusión de los problemas de fondo, los que verdaderamente afectan a nuestra economía para crecer de forma sostenida. Antes de habilitar falsas soluciones cortoplacistas, debemos ocuparnos de resolver dificultades estructurales: macroeconomía estable, sistema financiero y presión tributaria compatible con la producción, generación de empleo de calidad con buenos salarios, morigerar el peso de los alquileres y mejorar la infraestructura para bajar costos logísticos. Todos aspectos que nos permitirán ser más competitivos y ampliar mercados.\_\_

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### EN BUSCA DEL DÉFICIT CERO

# En medio de la pelea con las prepagas, el Gobierno recortó 35% el gasto en Salud

Esa reducción es la que se registró durante el primer trimestre del año. En el caso de algunos hospitales nacionales en particular la reducción superó el 22%. Qué ocurrió en otras áreas

\_\_\_ Matías Bonelli

\_ mbonelli@cronista.com

El Gobierno puso sobre la mesa la discusión por el costo y la cobertura de la salud y lo hizo apenas meses después de instalar a la medicina prepaga como punta de lanza de lo que sería el liberalismo de precios.

Apenas días después de asumir, el presidente Javier Milei afirmó que las cuotas de las prepagas se moverían sin intervención oficial, y apenas cuatro meses después salió a regularlas y está al borde de llevarlas a la Justicia.

En el medio, el plan de déficit cero de La Libertad Avanza tomó un ritmo vertiginoso, y justamente la salud pública no fue uno de los sectores que justamente logró salir ileso de estos movimientos,

Si se mide la ejecución presupuestaria del primer trimestre, el ítem Salud representó apenas el 3,8% del total, con una baja de nada menos que del 34,97% respecto del mismo período del año pasado, con un total de \$ 572.999 millones.

En esa misma línea, el devengado al Ministerio de Salud alcanzó los \$ 291.178 millones, una baja de 12,5% interanual en el período enero-marzo. Así surge de un informe de la consultora CEPA, que mide los movimientos que se dieron en todas las áreas del Estado.

Si se toma todo lo relacionado con el mundo de la salud estatal en general, también hay otros ítems donde la baja es muy marcada. Este es el caso, por ejemplo de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se verificó una reducción de nada menos que del 48,5%. Aunque con un achique menor, la Agencia Nacional de Discapacidad también muestra una caída en su ejecución, en este caso de casi el 24%.

Lo que se observa en los Hospitales Nacionales también son signos negativos, ya que allí las reducciones van del 12% al 24%. Y a esto hay que sumar los recortes el Instituto Malbrán y la ANMAT (15,5%)-encargada de regular los medicamentos.

Solo se vieron mejoras en un organismo clave como es el Incucai -que rige las donaciones y trasplantes de órganos en la Argentina-, que incrementó su ejecución un 17,9%.

Si se analiza la ejecución de algunos hospitales públicos en particular también hay números rojos. Los ejemplos más notorios son los del Hospital Nacional Posadas (reducción de 24,2%), seguido por el Hospital Ramón Carrillo (22,3%).

En el caso del Instituto Dr. Carlos Malbrán, por ejemplo se observa la caída más pronunciada en el primer trimestre del año, con un 15,7% en la ejecución presupuestaria.

También cerró el primer trimestre con signo negativo el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, en este caso con una reducción de 12%.

Todo esto, según entienden las empresas de medicina prepaga, no hace más que golpear también al sector privado de la salud, ya que la desfinanciación del sector público genera un traslado -en el caso de que los bolsillos lo permitan- de clientes hacia las empresas, lo genera sin dudas una suba de la cartera, pero también de la utilización de los servicios, algo que sin un "costo acorde a la realidad" de El Gobierno había puesto a las prepagas como punta de lanza de lo que sería la no intervención del Estado

El devengado al Ministerio de Salud alcanzó los \$ 291.178 millones, una baja de 12,5% interanual

El dinero para el Hospital Posadas cayó 24,2%, seguido por el Hospital Ramón Carrillo (22,3%)



-

#### QUÉ OCURRE EN OTRAS ÁREAS

citario.

las cuotas termina por ser defi-

Esta política de recortes tiene también repercusión en otras áreas del Estado, siempre según el trabajo de CEPA.

En cuanto a la propia estructura del Gobierno, el Ministerio de Infraestructura es el que recibió el golpe más duro entre enero y marzo, lo que explica muy buena parte del desencuentro fuerte que tiene con los gobernadores, que reclaman fondos para poder encarar obras. De acuerdo con el informe, la baja en este caso fue del 60,3%, con un total de \$ 24.453 millones.

En el segundo escalón aparece la Secretaría de Trabajo (que depende del Ministerio de Capital Humano), que mostró en el primer trimestre una caída del 55,6% en lo devengado, un total de \$ 406.489 millones.

El tercer lugar del podio de los que más sufrieron el recorte quedó para la Secretaría de Educación, que sumó en el primer trimestre \$ 664.851 millones, un retroceso de 51,1%.\_\_

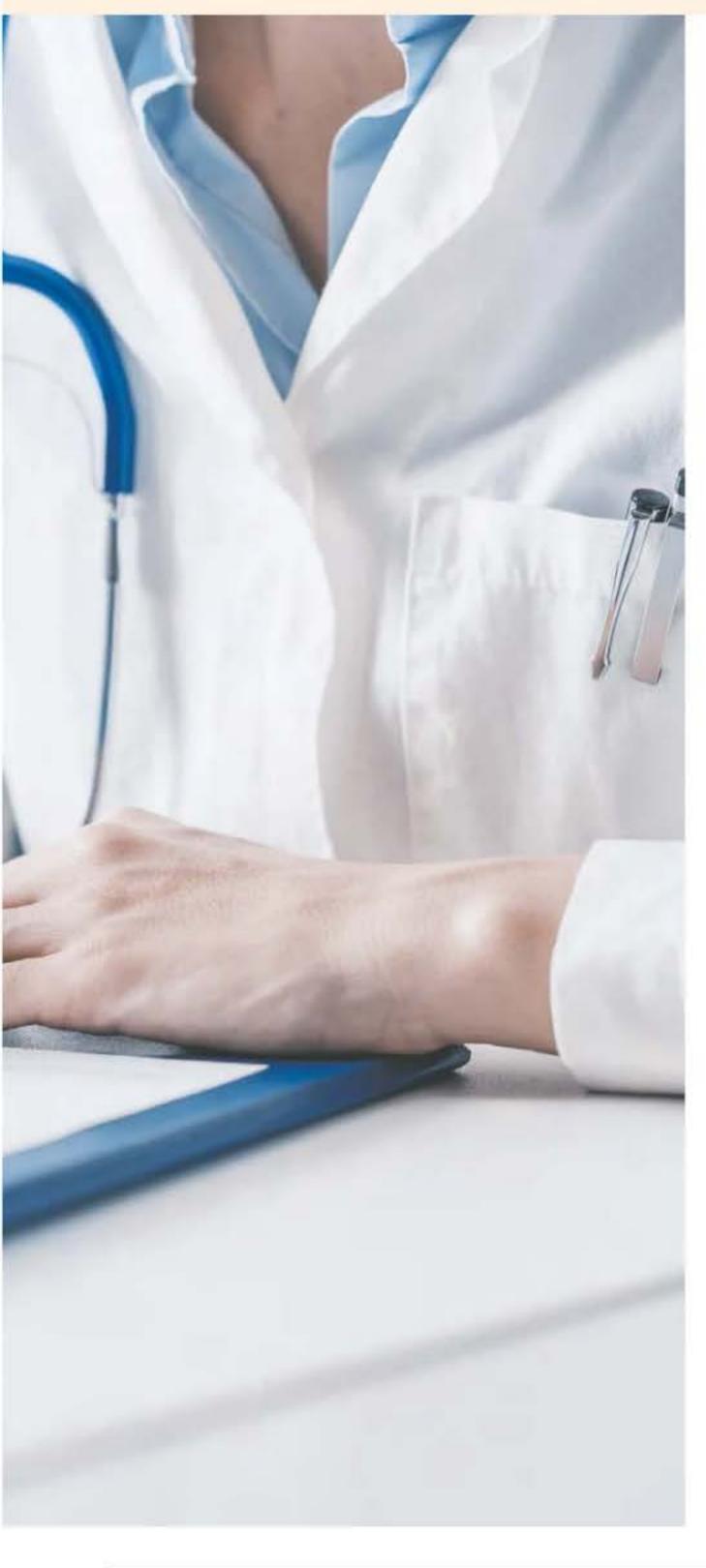

#### Sorpresivo operativo de la Policía Federal en Trabajo tras el despido de cuatro directores

Mariano Beldyk

mbeldyk@cronista.com

Un allanamiento sorprendió ayer a las y los trabajadores de la Secretaría de Trabajo de la Nación en el marco de una auditoría que terminó con más de una docena de suspensiones hasta el momento y el descabezamiento de cuatro directores del área de Administración. El operativo tuvo lugar en dos oficinas del exministerio, hoy en la órbita de Capital Humano, ubicadas en Alem 638 y Alem 650, en el Bajo porteño.

De momento, no se conoció un parte oficial acerca del operativo a cargo de las fuerzas federales. Fuentes extraoficiales lo vincularon al despido de cuatro funcionarios jerárquicos de áreas técnicas, que se concretó ayer por la noche, algunos de ellos con larga trayectoria en la cartera. En total fueron 13 las y los empleados de Trabajo removidos de su cargo por "irregularidades".

Los funcionarios que fueron desplazados de sus puestos el miércoles fueron los cuatro titulares de las direcciones de informática, préstamos internacionales, infraestructura y el área de autorización de pagos. Todos ellos provenían de diversas gestiones previas, de la época de Claudio Moroni e incluso Jorge Triaca, cuando la dependencia era ministerio.

A los cuatro jerárquicos se les pidió la renuncia. El resto de los involucrados fueron suspendidos de sus responsabilidades hasta tanto se culmine la auditoría.

Desde el Ministerio de Capital Humano, donde se ubica Trabajo, trascendió que la investigación que culminó con el operativo de hoy a la

En total fueron 13 los empleados desplazados por "irregularidades" a quienes se les inició un sumario

Los directores removidos encabezaban las áreas de informática, préstamos internacionales, infraestructura y pagos

mañana se enmarca en las auditorías que se vienen realizando desde la Subsecretaría Legal de la cartera que lidera Sandra Pettovello. En ese contexto, se detectaron severas irregularidades en el área de "Administración" de la Secretaría de Trabajo.

Como consecuencia, se dispuso la separación de su cargo a 13 funcionarios y funcionarias del área y el inicio de sumarios administrativos. Asimismo, se dio curso a la Policía Federal para que precintara las oficinas para custodiar la posible evidencia, explicaron fuentes del sector a El Cronista. Una vez que culminen las auditorías, hoy en proceso, las autoridades de Trabajo definirán si avanzan con acciones judiciales como hicieron en otros ministerios.

5

Se trata de áreas sensibles del exministerio vinculadas al manejo de recursos por lo que, por estas horas, las especulaciones respecto a quiénes podrían llegar a esos lugares se multiplican. Hay quienes dicen que el nuevo titular del área, Julio Cordero, podría aprovechar para ubicar gente de su confianza. Otros miran hacia la ministra Sandra Pettovello y no faltan los que siguen con atención los movimientos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De Trabajo solo reportan que están trabajando en los reemplazos y que los darán a conocer en los próximos días.

El operativo de precintado que encabezó la Policía Federal arrancó cerca del mediodía. Se concentró en las oficinas ubicadas en Alem 638 y en el quinto piso de Alem 650. En Trabajo aseguran que el resto de las actividades de la Secretaría y el Ministerio no se vieron afectadas, por lo que se desarrollaron y lo seguirán haciendo con total normalidad.\_\_\_



Cordero, a cargo del área de Trabajo, bajo la órbita de Capital Humano



Las mejores herramientas, con los costos más convenientes, para acompañar tu crecimiento y desarrollo.



Servicios

de Cobro





Créditos





Exterior





Con el asesoramiento de

de Pago







La Banca Solidaria

# Economía & Política



"Karina Milei no es mi jefa política. Es una funcionaria del Gobierno como todos los ministros"

Oscar Zago Diputado MID y exjefe del bloque de La Libertad Avanza

RECHAZO A LOS PROYECTOS DEL PRO Y LA UCR

# El Gobierno busca un amplio consenso para la reforma laboral que incluya a los sindicatos



Nicolás Posse, Julio Cordero y Guillermo Francos mantuvieron una reunión con dirigentes de la CGT

Francos afirmó que se muestra dispuesto a incluir en el proyecto la mirada gremial aunque alertó que ello "no puede implicar un efecto político" para frenar el paro convocado para el 9 de mayo

\_ Martin Dinatale

\_\_\_ mdinatale@cronista.com

El ministro del Interior, Guillermo Francos expresó ayer que el Gobierno está dispuesto a incluir en el proyecto de Ley Bases "una reforma laboral que sea consensuada con todos los sectores" pero alertó que ello "no puede implicar un efecto político" para evitar que los gremios frenen el paro nacional convocado para el 9 de mayo.

Francos acaba de culminar varias semanas intensas de negociaciones con los gobernadores y legisladores de la oposición para avanzar con el debate en la Cámara de Diputados. "Creemos que están dadas todas las condiciones para que haya un consenso amplio y mayoritario en el Congreso para aprobar cuanto antes el paquete fiscal primero y la ley Base después", dijo el ministro del Interior en diálogo con El Cronista.

"Hay pequeñas cosas menores de redacción y forma que habría que ajustar o corregir. Pero en líneas generales creemos que hay un amplio consenso.

En esta línea de análisis Francos dijo que "la intención del Gobierno es acordar con todos los sectores" la reforma laboral. Hasta ahora, en el diálogo que el Gobierno mantuvo con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados como el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) se expuso la idea de acompañar una eventual inserción de las normativas laborales dentro del megaproyecto.

En los proyectos que la oposición le acercó a Francos y que en gran medida se ajustan a lo que planteaba el DNU se incluye una reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Para la Casa Rosada esta idea puede ser un mecanismo traccionador para generar empleo y por lo tanto podría servir para empujar la reforma laboral con apoyo de la oposición y un sector de los gremios.

#### DISCORDIA

Además, el proyecto original de la UCR plantea actualizar la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil y hasta cinco empleados. Y un capítulo que busca reducir "enormemente" la litigiosidad. En otro item se prevé extender de tres a seis meses el período de prueba frente al DNU de Milei que lo llevaba a ocho.

En el Gobierno avalan además la idea de incluir mecanismos sustitutivos de indemnización. Al igual que el DNU 70, propone establecer un fondo de cese laboral a cargo del empleador, que implica un aporte de hasta 8% de la remuneración. Es decir, un modelo similar al de la Uocra.

La novedad es que el proyecto de la UCR incluye la posibilidad de un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. Según estudios a los que consultaron los radicales, la prima sería del 3%, más baja que el fondo de cese laboral.

El eje de debate y fricción con los gremios sin dudas será aquel punto que elimina las contribuciones obligatorias de los convenios colectivos, que se conocen bajo el nombre de "contribuciones de solidaridad". Pero que, como señalan en la UCR, no es solidario sino más bien compulsivo.

Otro de los ejes de la discordia con la CGT es que la reforma apunta a declarar a la educación como servicio estratégico esencial para equilibrar entre el derecho a la educación y a la huelga.

CON LA PRESENCIA DE FUNCIONARIOS NACIONALES

# Diputados arrancó el debate sobre el paquete fiscal bajo la tutela de Espert

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El paquete fiscal anexo a la Ley Bases comenzó su tránsito por Diputados con su abordaje en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comandada por el diputado José Luis Espert, con la participación de una larga lista de funcionarios. Entre quienes participaron de la jornada figuran el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el director de Análisis y Estadísticas Tributarias, José Antonio Salim.

De esta manera se empezó a debatir el llamado proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, con la expectativa de alcanzar un dictamen la próxima semana para alcanzar el recinto en los primeros días de mayo. Entre otros ejes, aborda la modificación en el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. También postula un blanqueo y una moratoria, entre otros temas.

Guberman presentó el contenido como un complemento de la nueva ley ómnibus. "Hay algunas diferencias respecto de lo que se había trabajado en enero", sostuvo, aunque negó que fueran "sustanciales". Luego, ante una consulta, aclaró que "se está trabajando en una reforma tributaria de fondo" con miras a "un sistema moderno, simple" aunque no puso fecha para esta iniciativa.

Sobre el monotributo con sus nuevas escalas, reconoció que se puede conversar "alguna pauta que no se haya ajustado de manera razonable" pero defendió la progresividad de las nuevas escalas. "Ahora sí hay una trayectoria progresiva que las categorías más bajas pagan menos, y a medida que van creciendo, van haciéndolo de manera acelerada".

Asimismo, el funcionario defendió el ajuste anual por IPC tanto en el Monotributo como en Ganancias. Estados Unidos entregará u\$s 40 millones a la Argentina para que invierta en el área militar



#### **DESEMBOLSO**

Estados Unidos confirmó ayer que otorgará a la Argentina de un subsidio de u\$s 40 millones para financiamiento militar extranjero, tendiente a "apoyar la modernización de la defensa" del país. "Ésta es la primera vez, desde el año 2003, que Argentina recibe fondos de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus si-

glas en inglés) de EE.UU", destacó la Embajada de ese país en un comunicado. "El FMF es un subsidio de asistencia en seguridad reservado para socios importantes. Permite que Argentina compre artículos de defensa, entrenamiento y servicios de Estados Unidos, a través de fondos de asistencia gratuita", se explicó.

EN WASHINTON, ESTADOS UNIDOS

# Cumbre Caputo-Gopinath: la Argentina, cerca de aprobar la revisión trimestral

El ministro de Economía se reunió con la número dos del FMI y con funcionarios clave del Tesoro estadounidense. Respaldo y optimismo del organismo internacional sobre la baja de inflación

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo importantes encuentros durante su viaje por Washington, Estados Unidos. En el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con representantes del Fondo, del Tesoro estadounidense y fondos de inversión.

Este jueves Caputo se reunió con la subdirectora Gerente del organismo, Gita Gopinath. "Se resaltó el excelente prospecto para la siguiente revisión del programa con el Fondo", indicaron oficialmente desde el Palacio de Hacienda.

Además, informaron que "se conversó sobre los avances de las reformas que se están llevando a cabo en la Argentina, la situación macroeconómica y el sendero de políticas a llevar adelante en el corto plazo".

En Economía están confiados que en el primer trimestre no solo llegaron a las metas con el FMI, sino que las sobrecumplieron, sobre todo en el caso fiscal, con la vuelta del superávit financiero después de más de 10 años. Esto podría habilitar un desembolso de u\$s 800 millones en mayo.

Pero antes de que termine abril, Argentina deberá afrontar pagos con el FMI por u\$s 2800 millones. Además, entre el período abril-septiembre, los pagos al FMI suman el equivalente a u\$s 4.156 millones, informó la OPC.

#### CAPUTO Y EL TESORO

Otra reunión destacada del viaje fue con funcionarios de alto nivel del gobierno de Joe Biden. Una salida del cepo implicaría que el Gobierno necesitará un fuerte respaldo en reservas, que para conseguirlo necesita del guiño político.

Por eso, Caputo visitó al subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Jay Shambaugh; con el Subsecretario Adjunto del Hemisferio Occidental, Michael Kaplan; el Secretario Adjunto de Finanzas Internacionales, Brent Neiman.

Según informó Economía, "Estados Unidos resaltó la importancia de continuar en este sendero de normalización de la economía Argentina". Además, se destacó la geopolítica: "Se

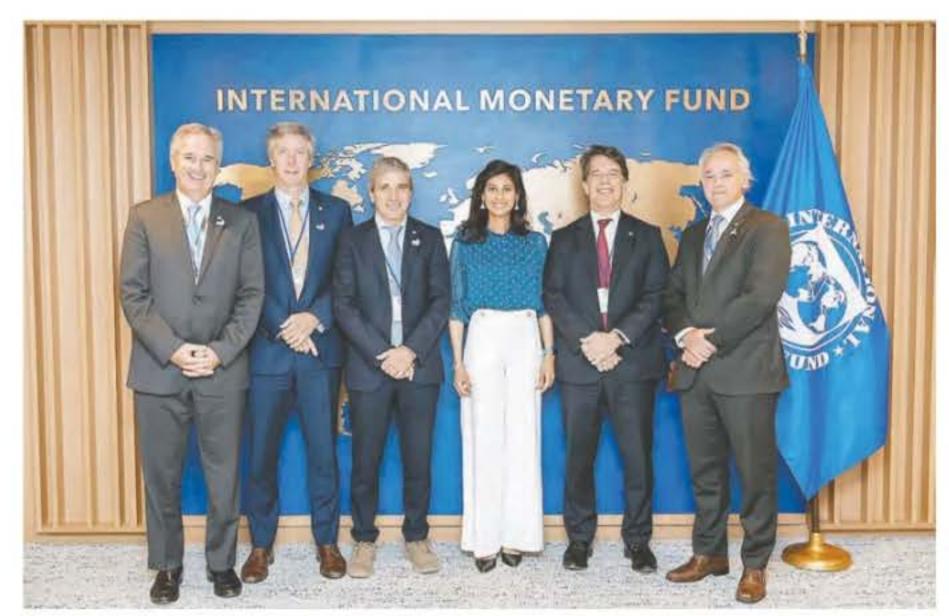

Quirno, Bausili, Caputo, Gopinath, Posse y Werning

Georgieva, titular del FMI, afirmó que Argentina "está atrayendo la inversión privada"

discutió sobre la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral para la región", agregaron desde Economía.

Durante los encuentros, Caputo estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Nicolas Posse, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su Vicepresidente, Vladimir Werning. Además, también participó el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur, hombre clave del ex ministro de Economía, Sergio Massa.

#### RESPALDO DEL FMI

En el marco de las Reuniones de Primavera, Argentina fue respaldada por el FMI. En una conferencia de prensa, Kristalina Georgieva, número uno del FMIm afirmó: "La inflación en Argentina está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente".

Además, agregó: "Si miramos a Argentina, un país que
durante mucho tiempo ha sido
percibido como un país rezagado desde el punto de vista de
las reformas, vemos que ahora
está avanzando muy rápidamente en el ajuste fiscal. El país
está atrayendo la inversión
privada para buscar un mejor
rendimiento".....



JUGADA EXPUESTA

# El Senado votó una suba de dietas con aval de Villarruel y Milei los cruzó

Tras la marcha atrás con el incremento del 30%, la Cámara alta aprobó a mano alzada un acuerdo para aumentar sus dietas desde mayo. La Vice habilitó la sesión pero se despegó de la medida

Julián Alvez

jalvez@cronista.com

En apenas pocos segundos y sin dejar registro en el tablero de votación, los senadores se duplicaron sus dietas. La jugada, que involucró al grueso de los bloques de la oposición, se per-

En la previa al debate convocado para las 11, parte de la oposición había acordado llevar al recinto un importante incremento en sus dietas, que se

geñó en silencio para evitar que el presidente Javier Milei vuelva a frenar la suba de sus ingresos tal cual ocurrió en marzo.

aprobó al final de la sesión. Concretada la jugada, los senadores que viven en el interior pasarán de cobrar \$1,7 millones a más de \$4 millones de bolsillo, junto con un nuevo mecanismo de actualización. La intención era mantener la maniobra en secreto para no agitar las aguas en Casa Rosada.

La votación -y su habilitación para tratarlo "sobre tablas"- se hizo a mano alzada, por lo que no quedaron registros sobre cómo votaron los senadores. Según cotejó El Cronista, los siete senadores libertarios no levantaron sus manos al momento de la votación. Algún que otro senador radical y el bloque Frente PRO, además de alguna bancada provincial, siguieron el mismo camino. "La casta se juntó para aumentarse los sueldos", le dijo el jefe de bloque del oficialismo, Ezequiel Atauche, a este medio apenas finalizó la sesión.

¿Un dato? De haber querido exponer a "la casta", el oficialismo podría haber solicitado que la votación sea de manera nominal, para poner en evidencia a aquellos senadores que acompañaron la suba de las dietas. Pero no lo hicieron.

Aprobada la resolución, a partir de mayo cambia la manera en la que se actualizan las dietas de los senadores. Desde el año 2011, a través de una resolución conjunta, se estableció que las dietas de diputados y senadores representen un 20% por encima de un trabajador de la categoría más alta de la Cá-

Esto implica que, cada vez que haya un incremento salarial a los trabajadores del Congreso, automáticamente este le impacta a las dietas. Salvo que, resolución mediante, se aclare un "desenganche", como ocurrió en la pandemia y luego del escándalo por la suba del 30%.

El miércoles, en la reunión de Labor que mantuvieron los presidentes de los bloques con la Vicepresidenta, acordaron que la votación en el recinto sea hacia el final del debate en el

"Así se mueve la casta. Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de LLA", aseguró Milei

"No soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones", se justificó Villarruel

que se trataron pliegos de embajadores y acuerdos internacionales. La intención era votar el texto sobre tablas.

Esto significaba dos cosas: por un lado, que la resolución que eleva las dietas no figure en el temario de la sesión, por tanto, el asunto se mantendría oculto hasta ya entrada la sesión. Por otro lado, la intención era que, al momento de la votación (para la que se requieren al menos 48 votos porque la resolución carece de dictamen), se mencionara al proyecto por su número en la orden del día -sin más precisiones- para que pasara desapercibido.

Según pudo saber este medio, incluso los senadores de La Libertad Avanza se habrían mostrado a favor de la jugada.

"Ellos no dijeron que no en Labor", le dijeron a El Cronista. Otras fuentes parlamentarias, más cercanas al oficialismo, pusieron la mira en Javier Milei. "El secretismo no es por la gente, sino por Casa Rosada".

"Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza", se limitó a tuitear el jefe de Estado. Y agregó que "en [las elecciones de] 2025 será paliza histórica".

Villarruel puede despegarse fácilmente de la jugada, de la cual, aseguran, "estaba al tanto". En primer lugar, porque la resolución no alcanza sus ingresos: ella cobra como funcionaria del Ejecutivo; no forma parte del cuerpo de senadores. Al mismo tiempo, porque argumenta que fue una decisión del cuerpo, que se coló en el marco de una sesión convocada con un temario consensuado.

Horas después de finalizada la sesión, la titular del Senado tuiteó en su cuenta de X y se justificó: "No soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo.

Dándole luz verde a la jugada, "desafía al Presidente", interpretó una fuente en Casa Rosada.

Al mismo tiempo, su par en Diputados, Martín Menem, viene diferenciándose respecto de la suba de las dietas al asegurar que no volverá a realizar incremento. Cuesta imaginar que allane el camino para que en su recinto se repita una jugada similar.\_\_\_



YPF





YPF S.A. lanzó el Proyecto Andes para optimizar su portafolio de áreas Upstream, el cual implica la cesión de su participación en ciertos grupos de concesiones de explotación convencional. Todo esto, en un marco de diálogo abierto, transparencia y difusión con todos los actores involucrados.

En ese contexto, a través de Santander, la compañía pone a disposición de todas las operadoras nacionales e internacionales el siguiente canal de comunicación para facilitar el acceso a la información PROJECT ANDES@SANTANDER.COM AR (indicando por favor en el asunto del mail lo siguiente: "Interés en Proyecto Andes")

El Proyecto Andes tiene como objetivo realizar una asignación eficiente del capital que priorice aquellos activos de escala que aporten mayor rentabilidad y resiliencia a la compañía, siendo uno de los pilares del nuevo Plan Estratégico de YPF S.A. que busca cuadriplicar el valor de la empresa en los próximos 4 años.

Esta nueva estrategia, bautizada "Plan 4x4", busca transformar a YPF S.A. en una compañía de energía de "clase mundial" contribuyendo de este modo a transformar al país en un gran exportador de hidrocarburos para el

Macacha Güernes 515 C11068KK Buenos Aires, Argenti



# BIENESTAR

PARA VOS. PARA TUS COLABORADORES. PARA TODA LA COMUNIDAD.



+600 sedes en todo el país



**Plataformas** online de entrenamiento y nutrición



Clubes y espacios de entrenamiento outdoor



Descuentos en +7.000 comercios



iEscaneá el QR y asociate!

WWW.SPORTCLUB.COM.AR











CAMPAÑA 2024/2025

# Las lluvias y la plaga recortan el rendimiento de la cosecha gruesa

El avance de la chicharrita ya genera expectativas de pérdidas concretas, aunque no se conoce aún su piso. Las lluvias demoran la cosecha de soja y resta ver el impacto en el grano.

#### \_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que, a raíz de las lluvias que impactaron en la región centro del país, temían pérdidas en la campaña de soja por la demora en la cosecha. En paralelo, ya se estiman pérdidas de más de u\$s 1000 millones en maíz solo en Córdoba por el efecto de la chicharrita.

Para toda la campaña, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó esta semana un recorte de la liquidación en u\$s 1.500 millones y la ubicó en u\$s 30.200 millones. Vale recordar que el año había comenzado con una estimación de exportaciones por u\$s 34.341 millones para todo la campaña, u\$s 11.112 millones más que en la campaña anterior, pero el avance de la chicharrita y el exceso de agua puede dificultar la recuperación de un sector que deja atrás un 2023 marcado por la sequía.

Las lluvias, que se mantuvieron desde el viernes hasta el lunes, dejaron hasta 140 milímetros en algunas zonas, según mediciones de la entidad rosarina. Destacaron además que



La chicharrita generará una menor producción

este fenómeno, sobre los suelos saturados y los caminos dañados, dificultan la cosecha que, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, llevaba un avance del 10%.

En el mismo sentido, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba registraron más de 180 milímetros acumulados en zonas como Inriville y Ordóñez, poco habituales para la época.

Estas precipitaciones se suman a los entre 200 y 400 milímetros que cayeron el mes pasado y postergaron el avance de la cosecha.

A pesar de esto, las estimaciones de producción nacional de la entidad rosarina se mantenían en 51 millones de toneladas, las cuales también habían sido afectadas por la ola de calor de comienzos del año. Por el lado de la organización bonaerense, recortaron la producción en 1,5 millones de toneladas y esperan que alcance las 51 millones, aún sin la estimación de los daños que pueden haber generado las lluvias.

Desde el sector puntualizaron que esta estimación puede demorar ya que los productores recién están yendo a los campos, resta analizar si se puede ingresar y si la tierra está en condiciones para retomar la cosecha.

El daño que la chicharrita ocasionó sobre el maíz por cosechar generó un recorte mensual en la estimación de producción en 6,5 millones de toneladas y pasó de 57 millones a 50,5 millones de toneladas. Desde la entidad rosarina puntualizaron que es la primera vez que se observa un daño tan importante por un factor no climático sobre esta siembra. A modo de comparación, en el mismo período del año pasado se informó un recorte de 3 millones de toneladas por la ola de calor.

Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba estimaron que el impacto de esta plaga solo en esa provincia implica un recorte de la cosecha en 6 millones de toneladas, contra el potencial estimado de 23 millones. Solo este efecto implica un recorte de u\$s 1.130 millones menos.

Además, señalaron que la zona centro será la más afectada por el avance de la chicharrita y estiman una merma del 50% en los volúmenes producidos respecto de la estimación de marzo.

#### SUPERÁVIT COMERCIAL

El intercambio comercial de marzo fue superavitario en u\$s 2059 millones, informó el Indec. Este saldo positivo se explica por un aumento del 11,5% de las exportaciones, empujada por la normalización del agro y buen nivel de la actividad minera; y por otra parte por el desplome de las importaciones en un 36,7% interanual, un factor provocado por la brusca desaceleración de la economía.

De esta forma, la balanza comercial acumuló cuatro meses consecutivos de superávit comercial con un total de u\$s 5271 millones, desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre pasado.\_\_\_

EDICTO. (DIARIO EL CRONISTA) Por 3 días, el Juzg. Civ. y Com. Nº 6 de Quilmes, sito en 9 de Julio 287 de esta ciudad, en autos: "BIELSA José Luis y otros S/ Concurso Especial", Exp. 13874, hace saber que el Martillero Jorge L. Micheli, Mat. 198 IGJ, Col.205 C.M.Q., CUIT 20-11041666-1, rematará el 14 de mayo de 2024 a las 10,30 horas en punto , en Jean Jaures 545 CABA. el inmueble ubicado en San Luis Nº 3159 (PH al frente) entre puerta (lado izquierdo que conduce a la planta alta) del P.H. que lleva el número 3161 (que se encuentra deteriorado) y otra puerta (lado derecho que conduce a pasillo) del mismo P.H. que lleva el número 3157; de C.A.B.A., Matrícula FR 9-511-1, Nomenclatura Catastral, Circ.: 9, Sec.: 13, Mza.: 64, parc.: 29, U.F.: 1, Pda. 1292052; titularidad a nombre de Vicente Berardi DNI 93.460.954; y los derechos hereditarios que posee Jesica Noemi Berardi DNI 30,036,445, sobre el 100% del inmueble objeto de remate. El bien consta de 5 ambientes, vestidor, cocina-comedor, baño, lavadero y patio, en regular estado de conservación, Sup.: 164,77m2., porcentual 19,60%, ad corpus.- Conforme mandamiento de constatación agregado a fs. 550, se encuentra ocupado por quién dijo ser y llamarse Yeri Manuel Castillo y poseer DNI 94.629.848 junto a su esposa llamada Gimena Andrea Cisneros, dos hijos menores de edad y su madre señora Yudelka Margarita Castillo, en calidad de comodatarios, prestamo de uso gratuito otorgado por Jesica Noemi Berardi.- El bien registra las siguientes deudas: AYSA (cta.cto.1110249) al 25/8/23 \$ 756.276,86; AGIP (Pda. 1292052) al 29/8/23 \$ 136.592,72.; sin gastos de expensas.- EXHIBICION: 10 de mayo de 2024 de 11 a 13 hs.- BASE: u\$s 61.277,00.- SENA: 30%, COMISION: 5%, mas aportes ley 7014 (10%) a cargo del comprador, en efectivo en Dólares Estadounidenses billetes (denominados cara grande y/o azules en perfecto estado) - Además el 1% de sellado de ley y Ac 24/00 CSJN 0,25% del precio de venta en pesos al tipo de cambio MEP del dia anterior a la subasta, todo al contado en efectivo y mejor postor.- El Banco Ciudad de Bs.As. suc. Sala de Subastas, deberá recibir los importes que deposite el Martillero y remitirlos al Banco de la Nación Argentina Sucursal Cuenta 089 Tribunales, Cuenta USS Jurídica Nro. 9880177771, CBU 0110025951098801777717" en autos: "Carlucci Jose Chein de Andruszczuk Giselda Margarita y Carderonoe Camillo Eladio Dante s/Concurso Civil" Exp. 021243/2014 (Juzg.Nac.Civ. 20).- La parte actora (cesionarios Maria Emilia Perez. Perez y José Luis Bielsa), en caso de resultar compradores, se encuentran eximidos del pago de seña.- El adquirente deberá constituir domicilio dentro del radio de asiento del Juzgado (art.580 y 133 CPCC), para el caso de compra en comisión deberá denunciar su comitente en el mismo acto art. 581 del C.P.C.C.; en su defecto, se lo tendrá por adjudicatario definitivo.- El saldo de precio deberá depositarse dentro del quinto día de aprobada la subasta, en el Boo de la Poia, de Bs. As. Suc. 5087; cta, de depósitos judiciales en dólares. Nro. 1152/1 y su CBU 0140027428508700115218, CUIT válido para realizar transferencias a cuentas judiciales es; 30-70721665-0 perteneciente al Poder Judicial PBA; con un interés anual equivalente al que paga el Banco de la Prov. de Bs. As., en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación (Ac. 43.858 del 21-5-91 S.C.J.B.A.) desde la fecha de compra, y hasta el efectivo depósito de los mismos; pudiendo requerir su indisponibilidad hasta que se otorgue la escritura correspondiente o se inscriba el bien a su nombre si se prescindiere de aquella, salvo que la demora en la realización de éstos trámites le fueren imputables. La indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración e impuestos; en cuanto a sellados y aranceles que devengue la operación y gastos de protocolización y/o inscripción del inmueble. son a cargo del adquirente.- Respecto al acto de subasta y exhibición interviene por jurisdicción el Juzg. Nac. en lo Civil Nº 20, en Exp. 21243/14.- Para concurrir al presente acto de remate, quien desee participar del mismo deberá inscribirse en www.csin. goy ar Ingresando al link Oficina de Subastas - Trâmites: turnos registro y deberá presentarse el dia y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Quilmes, 9 de abril de 2024.- GLEREAN SAMANTA NOEMI. AUXILIAR LETRADO. PARA SER PUBLICADO POR TRES DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PCIA. DE BS. AS. EXENTOS DE PREVIO PAGO LEY 24522. - Y EN EL DIARIO EL CRONISTA DE CABA. - Quilmes, 9 de abril de 2024 - GLEREAN SAMANTA NOEMI, AUXILIAR LETRADO.



Los comercios sufrirán incrementos en las facturas

FACTURAS LLEGARÁN EN MAYO

# Gas: los aumentos para comercios e industrias trepan hasta el 650%

La boleta de este servicio para un comercio pequeño podría pasar a \$184.829, y para una industria Pyme a más de \$ 2 millones, según un trabajo que realizaron la UBA y el Conicet

\_ Florencia Barragan

\_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El aumento en la tarifa de gas se sentirá con fuerza en pequeños comercios e industrias, con incrementos de hasta el 650% en las boletas. Esto se debe a las subas en los cargos fijos y variables que figuran en los nuevos cuadros tarifarios, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet.

La factura final de un comercio chico (usuario P1), que

en diciembre pagaba \$24.698, en abril le llegará \$184.829, un aumento del 648% en cuatro meses. Es para un consumo de 850 m3 mensuales. Esto ocurre debido a que el cargo fijo pasó de \$1.476 a \$11.717 (+694%), y el cargo variable de \$21 y a \$156 (+645%).

Por su parte, la factura final de una industria pyme (usuario P3), que en diciembre pagaba \$535.592, en abril le llegará \$2.048.995, un aumento del 283% desde diciembre para acá. Es para un consumo de 9500 m3

mensuales. Esto ocurre debido a que el cargo fijo pasó de \$5.576 a \$44.250 (+694%), pero el cargo variable en menor proporción, de \$43 y a \$164 (+277%).

De hecho, estas actualizaciones podrían generar una novedad en la forma de adquirir el gas, reveló Juan Bosch, de la comercializadora Saesa. "El precio PIST del Plan Gas está en u\$s 4,45 en invierno y u\$s 2,79 en verano. Los usuarios comerciales e industriales están averiguando para salirse e ir al mercado libre a comprar a comercializadores, y conseguir precios hasta 40% menores". El precio spot llegó a ser de menos de 1 dólar debido a la buena producción de Vaca Muerta y a que todavía no comenzó el frío.

El incremento en las facturas de gas se sentirá con fuerza en la inflación de abril: estimada en un dígito, en torno al 9%, la actualización del gas implicará casi 3 puntos porcentuales, según Eco Go. Para mayo, las consultoras se preguntan cómo serán los aumentos "de segunda ronda".

Sobre este punto, Daniel Rosato, empresario de Industriales Pymes Argentinas (IPA), graficó: "En los aumentos de gas será muy dificil poder trasladar a precios, porque estamos en una recesion profunda y no hay demanda en el mercado". Como ejemplo, puso el caso de los panaderos industriales: "Se están viendo muy afectados por los aumentos y no pueden trasladar porque las ventas les cayeron un 30%". Para Rosato, si se profundizan los incrementos de costos, la apertura de importaciones y la baja actividad, "en 6 meses podrían comenzar cierres de empresas".

#### **BAJA DE SUBSIDIOS**

Con la suba del gas y el agua en abril, el Gobierno finalizó la actualización de los servicios públicos, dado que en adelante, junto con la electricidad, habrá una fórmula de indexación, vinculada con la inflación. Distinto será el caso de los colectivos, donde en el Area Metropolitana (AMBA), pese a un incremento del boleto del 410%, el boleto que paga el usuario apenas cubre el 30% del costo.

Con los aumentos de tarifas realizados en el primer cuatrimestre, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró avanzar con el recorte de uno de los principales gastos del Estado. Así, los principales subsidios económicos cayeron en términos reales 60% en marzo. En el caso de la energía, la variación real interanual fue de -67,4%, en agua de -99,7% y en transporte -32,7%.

En el acumulado del primer trimestre, las transferencias a Enarsa cayeron 62,9% real interanual y las de CAMMESA un 70,8%. Para Aerolíneas Argentinas fueron nulas, mientras que AYSA devengó sólo \$75 millones, contra \$6.100 millones en 2023.\_\_\_

TENSIÓN

#### El diario Perfil inicia cuatro juicios contra el Presidente por sus dichos

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

Perfil y Jorge Fontevecchia, su dueño y fundador, avanzarán con una serie de cuatro denuncias judiciales contra el presidente Javier Milei por las críticas y "ataques", como define el mismo medio, del primer mandatario al diario.

Así lo informó Perfil este miércoles en un artículo en el que denuncian los "constantes ataques que el ahora Presidente viene realizando desde hace casi dos años" contra investigaciones y notas de opinión publicadas tanto en el diario como en la revista del grupo, Noticias, tanto sobre Milei como su partido político, La Libertad Avanza.

El último cruce entre el Presidente y la editorial de Fontevecchia ocurrió la semana pasada, cuando Milei festejó que Perfil esté "camino a la quiebra", dichos que luego el mismo medio desmintió.

"Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra. ¡Qué bueno!", dijo el primer mandatario al periodista Alejandro Fantino.

Debido a estos dichos, Fontevecchia iniciará dos causas contra Milei: una civil por daños y perjuicios, y otra penal, "por afectar maliciosamente el desenvolvimiento de una empresa privada".

Además, el estudio jurídico Biscardi & Asociados llevará a cabo un tercer proceso judicial por injurias "en el marco de la campaña de mentiras y descalificaciones con la que [Milei] viene atacando a los medios y periodistas más críticos. Mientras que el estudio Cassagne llevará a cabo un cuarto juicio contra Milei por discriminación por la distribución de la pauta oficial como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación e YPF.\_\_\_



SOX Compliance

Desarrollá sistemas de control interno de manera eficaz y eficiente.











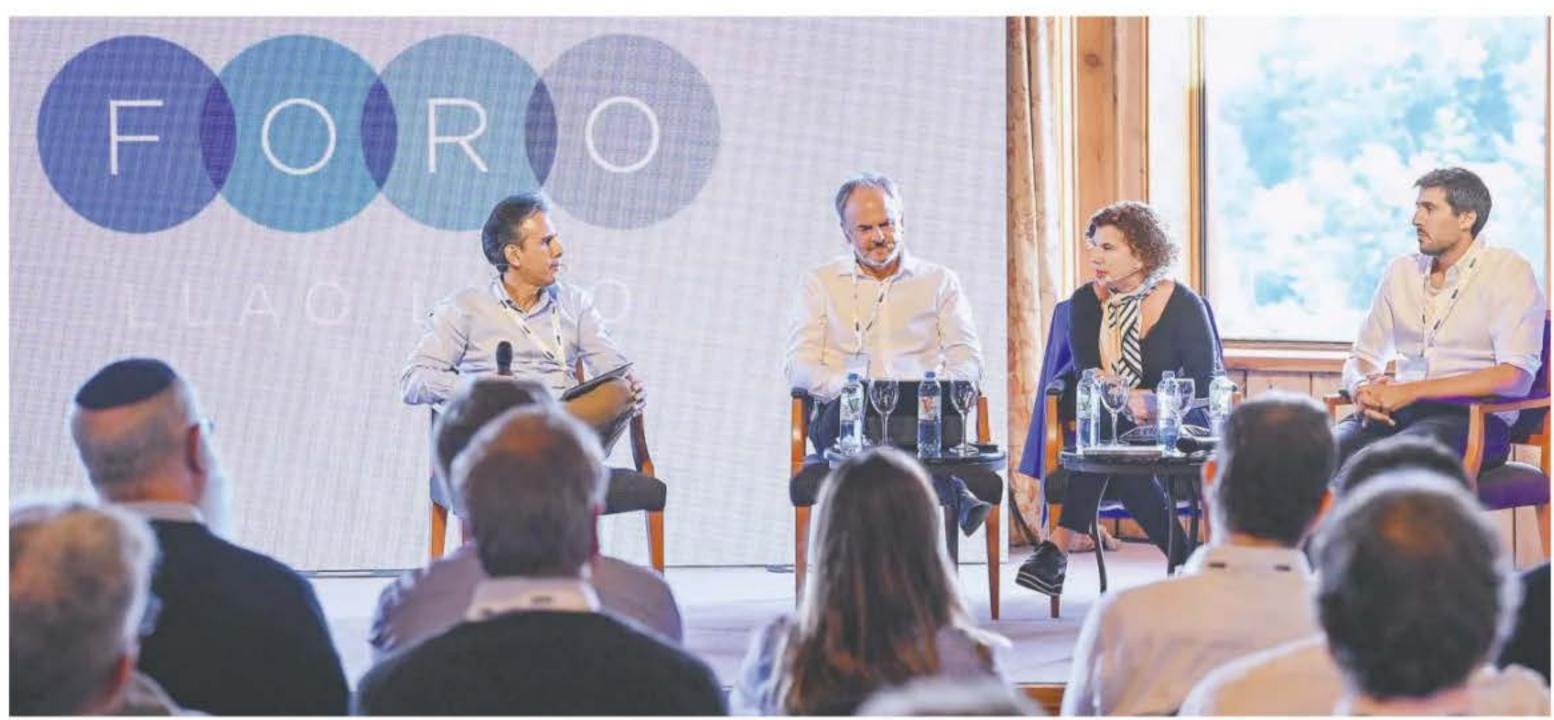

Piero Ghezzi (ex ministro de Producción de Perú), el empresario chileno Bernardo Larraín e Ignacio Bartolomé (CEO de Grupo Don Mario), moderados por Julia Pomares

EL MANDATARIO CERRARÁ HOY EL FORO LLAO LLAO EN BARILOCHE

# Milei, entre el fanatismo de unos y las dudas de otros

Las palabras del Presidente generan expectativa entre los 'dueños' de la Argentina. Será el toque de coyuntura de un evento signado por una agenda de profundidad y el hermetismo

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Visto lo dispuesto en la Ley 23.551, Decreto 467/88 y Estatuto de la Entidad Sindical la Comisión Directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES MUNCIPALES DE LANUS Resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria de afiliados para el día 5 de junio de 2024, a las 12.30horas, en la sede sita en la calle Anatole France1859, Lanus, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del dia: 1) Elección del Presidente de la Asambiea 2) Consideración y Aprobación de la Memona, Balance, Informe del Organo de Fiscalización y demás instrumentos contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30/9/2023 3) Elección de Dos (2) Asambleistas para la firma del Acta. Fdo.: COMISION DIRECTIVA

"BIOMERIEUX ARGENTINA S.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 8 de mayo de 2024 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Comentes 534 Piso 9\* Departamento "B" C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Dia 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria y documentación Art. 234 inciso 1). Ley 19.550, Informe del Auditor e informe del Sindico correspondientes al ejercicio Nº 28 cerrado el 31 de diciembre de 2024 Consideración del resultado del ejercicio. Su destino 3) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración 4) Consideración de la gestión de la sindicatura 5) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. Se hace saber a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550."

#### ENVIADO ESPECIAL



Juan Manuel Compte jcompte@cronista.com San Carlos de Bariloche, Río Negro

artín Eurnekian, titular de Aeropuertos Argentina 2000. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group. Gonzalo Tanoira, presidente de San Miguel. Algunos de los que llegarono, todavía, lo harán- en las últimas horas a Bariloche. Nadie quiere perderse el plato fuerte del Foro Llao Llao. Se servirá hoy al mediodía: Javier Milei.

El Libertario ya casi es un hombre de la casa. Es su tercera participación consecutiva; esta vez, obviamente, como Presidente de la Nación. Es pública su cercanía -personal y espiritual- con el anfitrión, Eduardo Elsztain, titular de IRSA -grupo dueño del hotel Llao Llao, en sociedad con la familia Suttony uno de los gestores del encuentro, que data de 2012 y se institucionalizó en 2015.

Pero la expectativa que genera Milei es grande entre los 150 empresarios -entre ellos, varios dueños de la Argentinapresentes este año a orillas del lago Nahuel Huapi. También, la adhesión en muchos de ellos. En especial, entre los emprendedores tecnológicos, fundadores de unicornios como Marcos Galperin (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant). Los "uruguayos", como los bautizó alguien con malicia, en referencia a sus residencias fiscales y a la sintonía fina que supieron ajustar con otro de los presidentes invitados al encuentro, Luis Lacalle Pou.

"Todos los que son más perfil Elon Musk son *Mileivers*. A muerte", describe un ácido observador de esa dinámica, que incluyó un vuelo privado compartido entre el mandatario y sus contribuyentes.

Milei no llegó al Llao-Llao a "recibir órdenes de sus jefes" para "seguir planificando cómo nos empobrecen", tal cual bramó Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El Presidente se reunirá con "la crema empresaria argentina", por seguir parafraseando al gremialista, para explicar. Y,

"Todos los que son más perfil Elon Musk son 'Mileivers'. A muerte", describe un ácido observador del foro

fundamentalmente, contestar preguntas. ¿Cuándo levantará el cepo? ¿Por qué no lo hizo el primer día? ¿Seguirá cortando la motosierra? ¿Por dónde? ¿Habrá dólares frescos del FMI? ¿La reactivación será en V? ¿Llegará? La política también abre dilemas. ¿Por qué propone a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema? "Los que entienden en serio del tema están preocupados", sugiere una voz. "La duda central es si Milei tendrá éxito. Y, después, si habrá paciencia para que lo alcance", resume. Será el toque de coyuntura a un foro que se preocupó por focalizarse en

una agenda de profundidad, con temas tecnológicos y de tendencia global.

"Cuando Milei asumió, había mucho más escepticismo. Hoy, es más positiva la visión. Está haciendo cosas que son difíciles", comparte un observador externo como el chileno Bernardo Larraín, ex presidente de Sofofa, la mayor central empresaria de su país, inversor de 90.000 hectáreas forestales en Corrientes y uno de los panelistas invitados este año al foro.

Al cierre de esta edición, se esperaba el arribo de Milei a Bariloche. Por los piquetes que anunció ATE, se hablaba de una llegada en helicóptero al hotel, cuya seguridad se reforzó por la presencia presidencial. Se le reservó la Royal Luxury Suite, de 130 metros cuadrados (m2). Es la más exclusiva del ala Moreno del hotel y donde hace años se alojó Barack Obama. Allí, se encerrará el Presidente a preparar su exposición. Será la última de una hermética cumbre, regida por la norma de Chatham House, que originalmente apunta a preservar el anonimato una reunión para difundir su contenido y los participantes del Llao Llao se escudan en ella para el silenzio stampa.

El cierre, después de tres jornadas en las que los empresarios compartieron charlas y actividades inusuales. Como una caminata (bajo la lluvia) por el bosque de Arrayanes "para compartir reflexiones". O un concurso, animado por Iván de Pineda, para ver quién hacía el mejor gin tonic, donde -más que a la receta- se premió la invención del nombre y su historia. El ganador, "Llao Llao Patagonicum", será el trago especial del hotel durante esta temporada. El otro finalista fue "Gin Tony", creado por un empresario que, precisamente, se identifica con ese diminutivo: "Tony".\_\_\_



EN UN PAGO CON TARJETAS DE

# O/O DE DESCUENTO

CREDITO

TAMBIÉN CON TARJETAS DE CRÉDITO DESDE



SIN TOPE DE REINTEGRO
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

#### **EN UN PAGO CON NUESTRA**

O O DE DESCUENTO

TARJETA DE CRÉDITO



SIN TOPE DE REINTEGRO
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

# ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



PROMOCIÓN VALIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA EL INERNOS 19 DE ABRIL DE 2024. VÁLIDA PARA CONFRIAS EL PRECO ALTERIOS ALESS. REJULEN, INERDOZA, ENTRE DOS CALAS ARONANDO CON CINALIDAS DE CRÉDITO DURANTES. NO ACCIDIA DES CRÉDITO DEL 15½ SE EFECTIMAS ASSINES EL DESCUENTO DEL 15½ SE EFECTIMAS ASSINES EL PRECO ATREA DE CALAS ARONANDO CON CINALIDAS DE CRÉDITO DURANTES. NO ACCIDIA DES CRÉDITO DURANTES. NO ACCIDIA SE ENTRE DE CRÉDITO DURANTES. NO ACCIDIA SENDA DE CRÉDITO DURANTES. DE CRÉDITO DURANTES. NO ACCIDIA SENDA DE CRÉDITO DURANTES. DE CRÉDITO DURANTES. NO ACCIDIA SENDA PROCEDITAS DE CRÉDITO DURANTES. DE CREDITO DURA

# Finanzas & Mercados



ENTRAN NUEVOS JUGADORES Y CAE RIESGO PAÍS

# Seducción a inversores en Washington gatilló nuevas apuestas sobre Argentina

Presentación de Luis Caputo despertó renovado interés en bonos argentinos con subas de hasta 4%. Tras hedge funds, entran grandes inversores desde EE.UU. Las dudas que aún persisten

#### Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

La exposición del miércoles de Luis Caputo, acompañado por el secretario de Finanzas Pablo Quirno, en el seminario del JP Morgan tuvo impacto inmediato en mercados. En el marco de la asamblea de Primavera (en el hemisferio Norte) del FMI y del Banco Mundial a la que asisten ministros y presidentes de bancos centrales del mundo, los bancos de Nueva York aprovechan para organizar seminarios con clientes y ante funcionarios. Al cierre de la presentación de Caputo, se notó una suba de los papeles argentinos que continuó ayer en un clima de optimismo por el rumbo de la economía doméstica.

La suba de los papeles argentinos se dio en un contexto de recuperación de los mercados en general pero que fue muy marcada en el caso doméstico. Caputo resaltó el compromiso del equilibrio fiscal, el avance del paquete fiscal que ya se encuentra en Diputados y la rápida desaceleración de la inflación. Una de las dudas de inversores se basó en el "crawling peg" del 2% para el tipo de cambio oficial a lo cual el ministro de Economía respondió que "el tipo de cambio no está atrasado, está por encima de valores históricos" e incluso fue más allá y aseguró que en cuanto avancen las reformas económicas más se va a apreciar el peso. Música para los oídos de los inversores.

La duración del crawling peg del 2% es el gran interrogante. Igual, Argentina ingresa en trimestre de oro cambiario

Pero otra característica que se está evidenciando en la plaza es la aparición de nuevos jugadores en la demanda de activos argentinos. Hasta ahora los compradores eran los hedge funds, los más arriesgados y que siempre son los que inician los desembarcos. Recuérdese que de fondo, sobre la Argentina, aún persisten las cicatrices de las pérdidas acumuladas por las

El ministro Caputo está participando en Washington de la Asamblea de Primavera del FMI.

apuestas efectuadas durante la gestión de Mauricio Macri, que terminó luego para peor, con la renegociación de la deuda por parte de Alberto Fernández. Así gradualmente se están incorporando algunos inversores institucionales como fueron los clientes del JP Morgan que el miércoles presenciaron la exposición de Caputo.

Lo financiero está encami-

nado aunque resta camino por recorrer para llegar al 12% de rendimiento que se estima que en teoría deberían tener los papeles argentinos. Eso da margen para un 15%-20% adicional de alzas en el mediano plazo siempre y cuando no surjan cisnes negros ni grises. Lo destacable es que se esperan señales positivas de corto plazo como la aprobación en Diputados del paquete fiscal en la primer semana de mayo y luego en el Senado. El trimestre de oro cambiario comienza precisamente en esa semana. Llegan los dólares de la soja, que alimentarán las reservas del Banco Central. Luz verde en teoría hasta agosto. El contexto internacional juega su rol. Pero por ahora, la firmeza de los precios de bonos mandan.\_\_





Los bonos aún tienen camino al alza por recorrer

SEGÚN ESTIMACIONES PRIVADAS

# El riesgo país debe caer a la mitad para que el Gobierno coloque deuda

Los vencimientos en dólares desde 2025 obligan al Ejecutivo a tener que volver a los mercados para rollear dicha deuda. Para ello, el indicador debería estar por debajo de los 635 puntos, calculan

#### \_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

La mayoría de los bonos argentinos dentro de la curva se sitúan en máximos históricos, por lo que recuperaron por completo todas las pérdidas sufridas desde que salieron a cotizar en 2020 y en el que habían acumulado descensos de 70% en promedio.

Los títulos de deuda del tramo corto registran ganancias de entre 80% y 139% sólo en el último año.

Esta fuerte suba en los bonos permitió que el riesgo país se desplome desde niveles de 2900 puntos hasta los 1300 actuales.

Contemplando los vencimientos de deuda desde 2025 en adelante, el mercado comienza a ver la necesidad de que el riesgo país siga cayendo para que la Argentina pueda volver a los mercados de deuda global y rollear su deuda.

Solo en 2025 vencen más de u\$s 7500 millones con privados v cerca de u\$s 10.000 millones desde 2026 en adelante. Ante la falta de reservas, el Gobierno necesita tener el recurso del mercado de deuda global para poder rollear su deuda y evitar caer en default.

Juan Manuel Truffa, director de Mercados Para Todos, afirmó que "hoy Argentina ni quiere ni puede acceder a los mercados de financiamiento internacionales. Sin embargo, tendrá que hacerlo, y en un plazo no muy lejano".

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, sostuvo que naturalmente, la magnitud y velocidad de la compresión alimentó el debate con respecto a una posible vuelta de Argentina al mercado de capitales internacional tan pronto como este año. Sin embargo, el economista espera que ocurra el año que viene. "El perfil de vencimientos sugiere que enero 2025 podría ser una fecha 'objetivo' para un primer intento de volver al mercado. Vencen u\$s 3500 millones en enero de 2025 y al ser un monto bajo, permitiría tanto hacer una prueba piloto muy controlada como inclinarse por pagar y seguir esperando", afirmó.

#### **RIESGO PAÍS OBJETIVO**

Para que el riesgo país pueda seguir cayendo y que se le abra la puerta de Wall Street a la Argentina, es necesario que los bonos sigan subiendo.

Lucas Decoud, analista de renta fija en Grupo IEB, considera que para volver a los merados de deuda global el riesgo país debería bajar al menos otros 400 puntos básicos perforando la barrera de los 1000. "A modo de referencia países de la región como Colombia tiene un riesgo país en niveles de 800 puntos básicos, Brasil 200 puntos básicos y Chile 100 puntos básicos", sostuvo. Decoud entiende que aún no están dadas las condiciones para que el Gobierno actual intente regresar a Wall Street y a los mercados de deuda global. "Si bien durante la gestión de Milei este indicador mostro una reducción considerable, partiendo de 1900 puntos básicos al momento de asumir. alcanzando los 1380 puntos básicos actualmente, aún queda trabajo por hacer", dijo.

Generalmente, está institucionalizado que los países pueden salir al mercado de deuda global si es que tienen su riesgo país debajo de los 1000 puntos. Sin embargo, ello no parecería ser suficiente para el caso de la Argentina. Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI, afirmó que no alcanza con llegar a 1000 puntos de riesgo país ya que a ese valor hay que sumarle la tasa libre de riesgo, que hoy ronda el 4,6 por ciento. "Si habláramos de un riesgo país de 1000 puntos básicos, estaríamos diciendo que Argentina saldría alrededor de 14,5% a 15%. Además, Argentina es un mercado de beta elevado. A pesar de la significativa mejora en el plano fiscal, monetario y financiero, el país todavía se encuentra en una situación delicada sostenido por la fuerte expectativa que genera el equipo económico", sostuvo.

Finalmente, Yarde Buller coincide en que queda un muy largo camino para ello.

"Las proyecciones de rendimientos de Treasuries sugieren que para volver al mercado en el primer trimestre de 2025 a una tasa menor al 10%, el riesgo argentino tendría que ser inferior a los 635 puntos básicos a 5 años y 618 puntos básicos a 10 años. Es decir, el riesgo país tendría que caer a la mitad", proyectó Decoud.\_\_\_

SE VA ANTES DE FIN DE MES

### Viaje de Bausili a China abre expectativas de renovación del swap

Mariano Gorodisch

.mgorodisch@cronista.com

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que antes de fin de mes viaja a China sin dar motivos precisos, lo que encendió rumores en el mercado sobre la posible renovación, ampliación o cancelación del swap, de u\$s 6500 millones. Sin embargo, quienes siguen el tema aseguran que, si fuese para cancelarlo, ni siquiera viajaría. Por eso, lo ven más para que lo mantengan, ni siquiera para ampliarlo porque no necesitan la plata, sino simplemente a modo de precaución, para tenerlo de reserva, justamente en las reservas del BCRA, para el momento en que abran el cepo cambiario.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, apuesta que el viaje puede tratarse de un intento de reflotar el swap para utilizarlos como reservas en caso de liberar el cepo o, de lo contrario, para cancelar el swap y terminar con ese tema.

"Todo es posible la verdad. Creo que la posibilidad que se puede dar es la de ver en qué estado está el convenio firmado, posibilidades de reflotarlo y montos. La ventaja es que teóricamente pueden sumarlos como reservas, la desventaja es que siguen siendo chino dependientes en este tema y con la regularización de los pagos de importaciones vencidas, su uso es menos importante".

Para Juan Manuel Carnevale, especialista en mercados de capitales, la activación del swap no es más que inflar las reservas de forma artificial, que le genera un costo al país que es confidencial.

"Por un tema geopolítico de alineación, están frenando las obras de financiamiento en el sur del país, la represa Néstor Kirchner, ni se le compraron aviones a china que tenían más tecnología que los F16 que se compraron a Dinamarca", advierte.

"Ahora quieran dar de baja el swap y el préstamo que los condiciona, paso previo a buscar algún tipo de herramienta para saca a China de la base en Neuquén. Hay que tener en cuenta el elevadísimo déficit comercial con China y analizar qué piden a cambio de eso, tanto a nivel financiero como político. Incluso, si Estados Unidos nos presta plata, estarían contentos si fuese para cancelar deuda con China", completa.

La analista Adriana Marinelli coincide con que algo va a tener que hacer la Argentina con respecto al swap con China, pues con las declaraciones previas en contra de ese país y "sin haber avisado que iban a devaluar, quedamos algo off side con China"

La incógnita en las mesas es si lo van a cancelar o no. "Y si se sienten confiados en que se viene una buena liquidación puede ser", revelan los mesadineristas. Aunque otros apuestan a que el viaje tiene más que ver con renovar el swap hasta que se recuperen reservas, porque no creen que la Argentina se vaya a pelear con China.

La tasa que se paga por el swap es confidencial, pero quienes siguen el tema aseguran que es del 6,6%, porque es 400 puntos básicos por encima de la tasa Shibor, que está en el 2,6% anual. Shibor son las iniciales de Shanghai InterBank Offered Rate, que es la tasa promedio de 18 bancos comerciales.\_\_\_

Convocatoria a Asamblea Ordinana Extraordinaria de Cuotapartistas del fondo común de inversión "Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliano Puerto Nizuo". IEB S.A. hace saber que su Directorio ha resuelto convocar a los cuotapartistas del fondo común de inversión \*Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliano Puerto Nizuc" a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Cuotapartistas, la que se celebrará el dia 29 de abril de 2024 a las 15 horas en Av. del Libertador 498, Piso 7", C.A.B.A., con ei objeto de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos cuotapartistas para firmar el acta, 2. Tratamiento y aprobación, en su caso, del grado de avance del plan de inversión y la evolución y perspectivas de las Inversiones Elegibles del Fondo: 3. Aumento del monto de emisión hasta V/N \$30.000.000.000 y ampliación del plan de inversión 4. Reemplazo de los Auditores; 5. Consideración de los documentos del artículo 34, inc. a, secc. VII, cap. II, tit. V de las normas de la CNV (N.T. 2013). correspondientes al ejercicio económico rregular finalizado el 31 de diciembre de 2023. Los Cuotapartistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o por medio de representante, comunicando a la Sociedad su intención de hacerlo mediante el envic por correo electrónico de la constancia de su tenencia de Cuotapartes, expedida por Caja de Valores S.A. Adicionalmente, comunicar asistencia, los Cuotapartistas deberán informar a la Sociedad los siguientes datos nombre y apellido c denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas humanas y/o CUIT y jurisdicción donde se hallan inscriptas las personas jurídicas; domicilio; dirección de correo electrónico, teléfono celular y carácter invocado (por si c en representación). Los mismos datos de identificación de personas humanas deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea como representantes de un Cuotapartista, debiendo además acreditar la vigencia y facultades de la representación con la copia del instrumento que corresponda debidamente certificado. Asimismo, deberá acreditarse identidad adjuntando copia del frente y dorso de su DNI. La comunicación de asistencia, con toda la documentación a nformación antes descripta, deberá enviarse hasta el día 23 de abril de 2024 inclusive, a

fcicipuertonizuc@iebfondos.com.ar.

EL CCL VUELVE A ESTABILIZARSE

# Los agroexportadores prolongarían la paz cambiaria con el ingreso de la cosecha gruesa



El BCRA compró otros u\$s 200 millones a través del mercado oficial de cambios.

Las cotizaciones financieras del dólar volvieron a estabilizarse, en medio de las liquidaciones de la cosecha gruesa. Se espera que aumente el volumen y el BCRA compre más reservas

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central sigue con fuertes compras de dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios y los operadores esperan que se incrementen en las próximas jornadas como consecuencia de una mayor oferta de los exportadores por el ingreso de la cosecha gruesa, lo que ayudará a mantener a raya a los dólares financieros.

La compra de ayer fue de casi u\$s 200 millones y el acumulado en abril se aproxima a los u\$s 2600 millones, la cifra más alta para esta altura del mes en lo que va del año. El monto asciende a casi u\$s 14.000 millones desde el salto devaluatorio que aplicó el ministro Luis Caputo en diciembre.

El resultado se dio en una rueda en la que el MEP y CCL operaron casi sin variación, alrededor de los \$ 1022 y \$ 1065, respectivamente. En la plaza informal, el precio del billete retrocedió 0,5% para ubicarse en \$ 1005 en la punta de compra y \$ 1025 en la de venta.

"Apenas va entre el 10% y 15% liquidado de la cosecha gruesa, por lo que aún falta más del 85% por ingresar. Creo que la liquidación será muy buena porque muchos necesitarán vender tras la sequía del año pasado y se mantendrá un buen ritmo de compra de reservas", estima Santiago López Alfaro, titular de Patente de Valores.

López Alfaro prevé que la oferta de divisas en el mercado no se detendrá a pesar de la apreciación cambiaria que iría acumulando con este ritmo

Los analistas afirman que el incremento del volumen liquidado tiende a mantener en calma a los dólares financieros

El Banco Central acumula casi u\$s 14.000 millones en compras de reservas desde el salto devaluatorio de diciembre

devaluatorio. Estima que, incluso, el monto de compras debería aumentar, pero la limitación estará en que también debería crecer el volumen de importaciones.

"Creo que las liquidaciones aumentarán y al BCRA tendrá excedente para comprar un volumen significativo. Pero debería moderar un poco para dejar margen de compra a los importadores. Sería saludable para despejar dudas sobre el cepo y no acumular más deuda de importadores", agrega Salvador Vitelli, analista de Romano Group.

#### DÓLAR A RAYA

Vitelli estima que los dólares

financieros seguirán calmos en el corto plazo. Afirma que experiencias anteriores demostraron que con el aumento del volumen liquidado las cotizaciones tienden a mantenerse estables. Por ello, sostiene que mientras no haya un factor externo negativo o, sobre todo, un traspié político importante seguirán en calma.

El economista Juan Truffa también desestima posibles disparadas de los dólares financieros debido a la oferta de divisas que generarán los agroexportadores con el ingreso de la cosecha gruesa al mercado de cambios, sumado a las restricciones a la operatoria que generan limitaciones sobre las cotizaciones.

"Creemos que el esquema cambiario de '80-20' para las liquidaciones de las exportaciones seguirán apreciando a los tipos de cambio financieros. En especial, ante la llegada de divisas de la cosecha gruesa y una demanda que se mantiene limitada", señala Pedro Siaba, jefe de investigación de Portfolio Personal Inversiones.

Siaba señala que la suba que que registró el precio del CCL a inicios de la semana fue transitorio (no hay cambio de tendencia), ocasionado por la merma que hubo ese día en las liquidaciones de los exportadores y un clima internacional complejo, lo que impactó en el resto de las monedas emergentes, como ocurrió en Brasil.

"Más allá de la suba nominal (\$ 1065), la apreciación real del CCL es sorprendente. Incluso, se ubica por debajo del promedio de los últimos diez años (\$ 1198). Si tomamos los niveles previos al balotaje, estamos hablando de un CCL a precios de hoy de \$ 2400, mientras que el salto de enero se traduce hoy en niveles de \$ 1820", destaca....

ACCIONES, MIXTAS

#### Continúa el optimismo en el mercado: suben los títulos soberanos en dólares

\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

El rebote de los bonos soberanos en dólares se mantuvo firme ayer e impulsó otra caída en el riesgo país por debajo de los 1300 puntos. Los repuntes no fueron acompañados por los activos de renta variable, que operaron mixtos tanto en el mercado local como en Estados Unidos, en medio de la incertidumbre de los inversores en el exterior.

Los títulos de deuda en dólares operaron con variaciones positivas a lo largo de toda la curva de vencimiento. Las subas de los Globales llegaron hasta 1,2% en Nueva York y 3,2% en Buenos Aires, liderados por los que vencen en 2030, mientras el riesgo país cayó 8 puntos básicos para situarse en 1262 unidades.

Las acciones mejoraron su desempeño respecto a las jornadas previas, pero terminaron con variaciones mixtas. Así, se observó una leve mejora en el desempeño de la renta variable, en medio de la incertidumbre de los inversores por las señales de la Fed sobre las tasas de interés y las tensiones en Medio Oriente.

"El mercado sigue con la corrección en el corto plazo y el contexto nos puede aportar fundamentos para este escenario", comentó Fernando Staropoli, de Rava Bursátil, respecto a los movimientos de las acciones en el exterior.

Las bajas de los ADR argentinos en el mercado estadounidense fueron lideradas por YPF, Mercado Libre y Tenaris, que retrocedieron 2,1%, 2% y 1,9%, respectivamente. Los principales avances fueron los de los bancos Galicia y Macro, son subas respectivas del 1,2 y 0,9 por ciento.

Las acciones del panel líder también operaron dispares en la plaza local. El índice S&P Merval finalizó la jornada casi sin variación respecto el cierre previo. Las bajas fueron encabezadas por las energéticas Transportadora de Gas del Norte (-2,9%), Central Puerto (-2%) e YPF (-1,6%), mientras las principales subas fueron las de Aluar (2,2%), Galicia (1,5%) y Macro (1,5%).

EXPECTATIVA DE MINORISTAS Y EMPRESAS

## A horas del halving, inversores apuestan por alza del Bitcoin

Bitcoin trepó ayer por encima de los u\$s 63.000. En el mercado son optimistas y apuestan por subas en el largo plazo. El halving, la reducción a la mitad del minado, sería entre esta noche y el sábado



.ldario@cronista.com

A horas del halving, que en la industria esperan que ocurra entre esta noche y el sábado, Bitcoin recuperó parte de las pérdidas del fin de semana pasado y trepó por encima de los u\$s 63.000. Si bien aún está a u\$s 10.000 de su máximo histórico, que alcanzó el 13 de marzo, en el mercado son optimistas y apuestan por subas en el mediano y largo plazo.

La inestabilidad financiera global, provocada por las altas

tasas de la FED y la tensión geopolítica en Medio Oriente, impuso una pausa en el furor cripto por el halving, que implicará una menor oferta de nuevos Bitcoins. Pero la tendencia de largo plazo parece ser positiva para los inversores.

El ingreso de fondos de inversión a los ETF en Wall Street y el propio halving, que implica la reducción a la mitad en la oferta de nuevos Bitcoins. alentó las expectativas sobre un inminente ciclo alcista.

Según un informe divulgado por Lemon, durante marzo de



La cotización de Bitcoin bajó u\$s 10000 desde su máximo histórico.

2024 el 28% del volumen de compra en el exchange correspondió a Bitcoin, duplicando las operaciones promedio de 2023. "Bitcoin representa el 42% del total de los 72 millones de dólares en criptomonedas custodiadas por Lemon", aseguran desde la exchange. En los últimos días, cuando bajó la cotización, hubo un mayor volumen de compra.

Ese entusiasmo retail es acompañado por un mayor interés de las empresas. "El interés corporativo a tener exposición a Bitcoin es uno de los fac-

tores distintivos de este ciclo. Si bien siempre hubo empresas pioneras en invertir en BTC, en los últimos años hemos visto grandes compañías, fondos y conglomerados comprando cantidades impresionantes, pero también una ampliación en el interés de medianas y pequeñas empresas que desean usar criptomonedas para diversos asuntos, desde sus nóminas de pago y contratos en BTC a criptomonedas como parte de los activos de los portafolios corporativos", aseguró a El Cronista Sebastián Serrano.

CEO de Ripio.

En el mercado, no creen que la inestabilidad financiera global opacará al halving, que generará menor oferta de Bitcoin y puede, por lo tanto, elevar su cotización. Sin embargo, destacan que los mercados pueden incidir en jornadas puntuales.

"Sin dudas el precio del Bitcoin -que de por sí es volátil- es afectado por estas situaciones internacionales. Pero la tensión en Medio Oriente no solo afecta la cotización del Bitcoin, sino también, por ejemplo, a las acciones de empresas de Wall Street. En este contexto, la gente suele tender a invertir en activos refugio, como el oro. Eso hace que muchos fondos cotizados (ETF) y grandes patrimonios salgan de Bitcoin a corto plazo", explica Pablo Casadio, cofundador y CFO de Bit2me, una exchange española que acaba de desembarcar en la Argentina.

Serrano sostiene que se trata de "una afectación de mercado", que genera mayor o menor presión sobre la demanda y la oferta de Bitcoin: "Es poco probable que factores como estos puedan afectar las operaciones a tal punto de que anulen o neutralicen el impacto de este halving, que promete un shock de oferta como no hemos visto hasta ahora".\_\_\_



# Negocios



#### Flybondi suma vuelos a Brasil La low cost de capitales argentinos anunció que volará todo el año a Florianópolis. Además, la compañía sumó un servicio diario a San Pablo durante todo el mes de abril.

INFRAESTRUCTURA HABILITARÁ NUEVOS PROYECTOS EN CARPETA

# Generadoras están a la espera de obras para invertir más de u\$s 5000 millones



Hay corredores de transmisión en los que no se puede subir un Mw más y están a la espera de nuevos tendidos

Las generadoras eléctricas acaban de presentar proyectos por u\$s 3700 millones, más del triple de lo que Cammesa puede habilitar con prioridad de despacho por falta de redes

\_\_ Ignacio Ortiz

\_ iortz@cronista.com

Las principales empresas generadoras de energías renovables tienen una capacidad de inversión pendiente por bastante más de u\$s 5000 millones en proyectos en los que no pueden avanzar por la falta de disponibilidad de red de transmisión. Así se desprende de distintas fuentes de las principales operadoras del mercado local, que insisten que la necesidad de infraestructura ralentiza la transición energética. La Argentina comenzó el año con unos 5500 Mw de potencia instalada de energías renovables, según datos de Cammesa, lo que le permitió cubrir el año pasado el 14% del total de demanda.

Pero las distintas fuentes empresarias y las cámaras que las nuclean estiman una posibilidad de volcar proyectos que, de concretarse en condiciones ideales, permitiría largamente duplicar la actual capacidad, lo que se traduciría en una necesidad de inversiones superior a los u\$s 5000 millones. Adecuando las redes actuales se podrían sumar proyectos listos para construir por más de u\$s 1500 millones

En el Mater los grandes usuarios eléctricos demandan hoy toda la capacidad que se les pueda ofrecer La misma estimación de las empresas se realizó desde la Cámara Eólica Argentina (CEA) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), que vienen alertando hace años sobre las limitaciones de transmisión como principal condicionante para el desarrollo de la industria.

La cifra se deprende del promedio estimado de u\$s 1 millón por Mw instalado, ya que se estima que el costo de la tecnología eólica es de u\$s 1,3 millones por Mw, y en el caso más económico de la solar fotovoltaica es de u\$s 0,7 millones también por Mw.

Como muestra del potencial existente, Cammesa acaba de recibir 48 proyectos por unos 3700 Mw que solicitan prioridad de despacho -es decir autorización para subir la energía al sistema-, poco más del triple

de lo que ofrece la administradora para licitar en las próximas semanas.

Se trata de una cartera de proyectos por unos u\$s 3700 millones, que en esta oportunidad contempla el desarrollo de 19 parques eólicos y 29 parque solares distribuidos en una docena de provincias, y como viene ocurriendo en los últimos años la oferta supera largamente la disponibilidad que se encuentra en el sistema.

La necesidad urgente de transporte también llevó a las empresas a proponer a la autoridad administradora la posibilidad de aportar obras de transporte asociadas al proyecto de generación energética.

No obstante, con algunas adecuaciones de las redes existente se estima que la posibilidad de proyectos es de 1,5 a 2,2 Gw, es decir al menos u\$s1500 millones.

Entre las oferentes se ubicó a la cabeza en cantidad de proyectos la empresa Genneia, la primera en alcanzar 1 Gw de capacidad instalada, junto a otros grandes desarrolladores como YPF Luz, líder en el segmento del corporativo mercado a término, MSU Energy, Tres Picos como filial de PCR, Central Puerto y AES.

Las empresas aseguran que el sector, superadas las limitaciones de transporte, tiene el potencial de un rápido desarrollo al contar con financiamiento verde ampliamente disponible en el mundo. Hay una necesidad -aseguran- por financiar a baja tasa proyectos verdes en línea con los objetivos y compromisos de transición energética que se impusieron países, empresas y la misma banca privada y fondos de inversión y desarrollo.

Desde la demanda, más allá de los consumidores, hay una visión extendida en las empresas sobre la necesidad de hacer sustentable sus actividades para cumplir con estándares verdes que se empiezan a imponer como barreras paraarancelarias en distintos países y bloques comerciales.

DESCUENTOS DE HASTA 13% SOBRE PRECIOS DE LISTA

# Concesionarias salen con fuertes promociones para incentivar ventas

Los vendedores de autos también ofrecen descuentos y bonificaciones en revisiones técnicas y otros servicios. Además, relanzaron el financiamiento con "tasa 0"

\_ Lola Loustalot

lloustalot@cronista.com

El mercado automotor dio un giro radical respecto al año pasado. En 2023, la oferta -tanto de unidades usadas como de 0km- era limitada, mientras que la demanda se mantenía activa y los concesionarios vendían autos por valores que, en promedio, eran 15% más altos que los que recomendaban las automotrices en sus listas.

Sin embargo, desde inicios de año la demanda de vehículos se detuvo -de hecho, el primer mes de 2024 fue el peor enero de los últimos 20 años-, al mismo tiempo que la oferta de unidades comenzó a reactivarse. Ahora, los concesionarios ofrecen descuentos de hasta 13% en el precio de lista de los autos para incentivar las ventas.

"Ahora tenemos una cadena de precios con lógica. El año pasado un auto usado valía más que un 0 km por la falta de unidades nuevas en el mercado. Hoy en día se regularizó la producción y hay más oferta. Sin embargo, por los bajos niveles de demanda, los concesionarios negocian los precios de venta con los clientes", explicó Alejandro Lamas, presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Además, agregó que los descuentos rondan entre el 5% y el 13% sobre el precio de lista que recomiendan todos los meses las automotrices. Esta medida se suma a las que, desde comienzos de año, implementaron los

vendedores de autos usados y 0km. Algunos, por ejemplo, bonifican la primera revisión técnica, ya que cuentan talleres propios en sus instalaciones. Según fuentes del sector, se trata de medidas "provisorias".

Según reconocieron en una concesionaria que ofrece el Taos, el SUV que Volkswagen produce en la Argentina, con precios inferiores a los que mensualmente la alemana recomienda a su red de vendedores: "La coyuntura nos hace perder. Tenemos que ceder nuestros márgenes de rentabilidad para vender en un contexto difícil". Hoy, el Taos se comercializa con un valor de \$ 37,7 millones, mientras que su precio de lista para abril -se mantuvo desde marzo- es de \$ 41,5 millones. Hubo un descuento del 10 por ciento.

No obstante, admiten que aquellos modelos que se ofrecen con descuentos son, principalmente, los de origen nacional. Tal es el caso de algunas versiones de la Nissan Frontier y la Renault Alaskan, así como el Peugeot Partner o CitroUn Berlingo -ambos se producen en El Palomar-.

Otro de los modelos que se ofrece con descuentos es la Ford Ranger. También fabricada en la Argentina, la versión XL 2 Litros 4×4 tiene un precio de lista de \$ 37,9 millones. Sin embargo, esta semana se vendió en un concesionario de la marca a \$ 36 millones. Esto arroja un descuento del 5 por ciento.

Lamas explicó que "el por-



Entre enero y marzo se patentaron 84261 unidades, un 30,2% menos que en el mismo período de 2023

Los descuentos rondan entre el 5% y el 13% sobre el precio de lista que recomiendan todos los meses las automotrices

Los modelos que se venden con precios inferiores a los de lista son principalmente, los de producción nacional

centaje de descuento que haga cada concesionario haga sobre el precio de lista, depende de su situación financiera, del costo de su estructura y del objetivo mensual de ventas".

Además, reconoció que el mercado automotor es, hoy en día, distinto: "Es responsabilidad de cada agente adaptarse a la coyuntura de cada momento".

Tal como pronosticó Acara a fines de 2023, la venta de 0 kilómetros no despegará en 2024. En los tres primeros meses del año se patentaron 84.261 unidades. Esto es un 30,2% menos que en el mismo período de 2023, en el que se habían registrado 120.744 vehículos. En este contexto, las proyecciones del sector para 2024 no superan los 340.000 patentamientos.

En este contexto, las marcas retomaron sus ofertas de "tasa 0" para amortiguar la caída.

"Implementamos planes de ahorro con financiación a tasa 0% por varias razones. Una de ellas es la disponibilidad de vehículos. A diferencia del año pasado, que había listas de espera de más de seis meses, ahora, al liberarse las importaciones, tenemos stock inmediato. A eso se suma la disponibilidad de modelos de producción local", comentaron en Volkswagen.\_\_

DUPLICA LA CAPACIDAD EN EZEIZA

#### Grupo Albanesi concluyó la ampliación de una central por u\$s 220 millones

\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

Tras una inversión de u\$s 220 millones, Grupo Albanesi finalizó la ampliación y cierre del ciclo combinado de la central térmica Ezeiza. Con esta obra se logró duplicar la potencia instalada, que pasó de 150 megawatts (MW) a 300 MW y ya opera al tope de su capacidad.

En la obra se incorporó una nueva turbina de gas de 50 MW Siemens SGT-800 y dos turbinas de vapor Siemens SST-400, lo que permitió brindar empleo a más de 700 operarios. La inyección de estos 150 MW adicionales al sistema eléctrico beneficiará a más de 200.00 hogares.

"Al duplicar la capacidad instalada de la central térmica Ezeiza, damos un nuevo paso alineado al propósito de contribuir con el proceso de transición energética y logramos una mayor eficiencia en el sistema", dijo Armando Losón

(h.), presidente del Grupo Albanesi.

Asimismo, Grupo Albanesi recibió de parte de la autoridad la habilitación para comenzar a operar a partir de mañana la planta de cogeneración de 100 MW y 900 tn/h de vapor de proceso para la industria, ubicada en la ciudad de Talara, al norte de Perú. La compañía ya finalizó todas las tareas de puesta a punto necesarias, como el testeo correspondiente a las calderas y turbinas de vapor, entre otras.

A fines de 2022, la petrolera estatal peruana Petroperú había adjudicado al Grupo Albanesi la operación por 20 años de la planta. La central, que se encuentra dentro de una de las refinerías de conversión profunda más modernas de la costa sur del Pacífico. Este es el primer proyecto energético que Grupo Albanesi tiene fuera de la Argentina.

Además, la compañía se encuentra en pleno proceso de cierre de ciclo de la central térmica Modesto Maranzana, en Río Cuarto. Una vez finalizada la obra -prevista para el tercer trimeste-, con una inversión superior a u\$s 190 millones, la central tendrá una capacidad instalada de 475 MW.\_\_\_

20 Negocios Viernes 19 de abril de 2024 El Cronista



Para instalar un techo solar hay que tener disponible al menos 10 m2

CRECE LA DEMANDA EN DOMICILIOS

# Por la suba de tarifas, se duplicó la instalación de paneles solares

El aumento en la boleta de la electricidad disparó las consultas, especialmente en Córdoba y AMBA. Cuánto cuesta poner generadores fotovoltaicos y hasta cuánto se puede ahorrar en la factura

\_\_\_ Ricardo Quesada

\_\_\_ rquesada@cronista.com

Con la quita de subsidios a las tarifas de la energía eléctrica y la llegada de boletas con incrementos de hasta el 300%, se multiplicó la instalación de paneles fotovoltaicos para mitigar el impacto de los aumentos. En el último mes las consultas subieron hasta un 300% y se duplicaron los contratos para montar techos solares.

El momento, aseguran en el sector, es el ideal. Es que a la suba de las tarifas se le sumó que, en los últimos meses, los precios de los paneles, en dólares, empezaron a caer. El precio por watt pico instalado, que hace un año era de u\$s 0,90 al tipo de cambio oficial, hoy se ubica en u\$s 0,29. Eso significa que, incluso con el salto que dio

el dólar en diciembre, en la actualidad es más barato en términos nominales.

"El crecimiento en las consultas explotó en marzo, venía casi nulo desde diciembre porque todos querían ver cómo venía la mano. Ahora estoy con un nivel de consultas nunca visto y empezando a concretar ventas nuevamente", contó Ariel Mesch, fundador de Mesch Energías Renovables, que agregó, además, que cambió el perfil del cliente.

Hasta no hace mucho tiempo, explicó, el que compraba paneles solares lo hacía porque estaba "enamorado del sistema" sin que le importara demasiado el repago de la inversión. Hoy, en cambio, una de las primeras cosas que consultan es en cuánto tiempo se puede amortizar el dinero desembolsado. Tomás Montiel, managing partner de Amperio Energía Solar, señaló que los aumentos de tarifas fueron claves para el rubro. En febrero, cuando se empezaron a conocer los porcentajes de incremento, las consultas por paneles on grid conectados a la red eléctrica empezaron a subir.

Para poner paneles en una casa, explicó, hay que pensar en una inversión que arranca en unos u\$s 1200 más IVA. Estos montos corresponden a un sistema sin baterías, que no funcionan como respaldo en caso de corte de luz. Un mecanismo que sirva cuando se interrumpe el servicio cuesta 2,5 veces más.

"Con esta inversión se puede instalar 1 kilowatt (kw) de potencia, que a lo largo del año generará alrededor de 1200 kw/hora (kwh). Es un ahorro grande, es casi el consumo promedio de un departamento de 2 ambientes. En las provincias donde la energía es más cara, la amortización se hace entre cuatro y cinco años. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, hay que esperar unos seis años para lograr el repago", dijo Montiel.

A medida que se suma potencia, baja el costo por kw. La instalación típica de 5 kw para una casa de 250 metros cuadrados en un barrio cerrado ronda los u\$s 6000.

"El ahorro en la factura se consigue de dos maneras. Por un lado, la reducción en el consumo de energía de red. Por el otro, los kw generados que no se usan se pueden vender a las distribuidoras, que

los reconocen como crédito en la liquidación", detalla Juan Mazzoleni, co-founder de Frecuencia Solar.— UN SEGMENTO DE ALTA RENTABILIDAD

### Una nueva empresa permite invertir en caballos de polo desde u\$s 100

\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

El mercado del polo y todos sus servicios derivados conforman un segmento muy exclusivo que dificulta el ingreso masivo a quienes tienen un interés de inversión. Para abrir al gran público las posibilidades que brinda ese nicho en pleno crecimiento en distintos países, el polista Santiago Tanoira, precursor de Cría GT, se unió con los emprendedores Ezequiel Dabul, especializado en finanzas, y Sebastián Heredia, en smart contract, paragenerar un nuevo mecanismo de inversión.

La idea básica es que cualquier persona con una inversión mínima de u\$s 100 tenga una parte del derecho de propiedad sobre un caballo de polo de alto rendimiento y gran genética, y así pueda participar de su crianza, entrenamiento y rendimiento deportivo, lo que dará una alta valorización al activo.

La llegada a este nuevo mundo inversor se realiza a través de la aplicación GToken que permite invertir en uno o varios animales listados en la plataforma en valores que oscilan de los u\$s 20.000 a u\$s 35.000, por tratarse de ejemplares de hasta 3 años, en pleno entrenamiento para convertirlos en jugador.

El listado de las yeguas que figuran en la plataforma es un valor de costo, y a mediano plazo cuando el animal ya esté formado se pueden márgenes de ganancias de entre 250 y 400 por ciento.

La ventana de oportunidad se abre a partir de Cría GT, establecida en 1984, que es reconocida como una figura destacada en la cría de caballos de polo, actividad en la que Tanoira fue un pionero en seleccionar las mejores yeguas para la reproducción.

Dabul asegura que "la operación de compra es una transacción tan segura como otros medios de inversión que debe cumplir con estándares regulatorios locales e internacionales para este tipo de productos, con lo cual se cumple estrictamente las normas de compliance y de verificación de los usuarios que invierten para dar transparencia y seguridad".

Esa estimación se hace teniendo en cuenta que un caballo de polo competitivo, ya formado y participando de equipos y torneos puede tener un costo de entre los u\$s 50.000 y los u\$s 180.000 teniendo en cuenta la

#### Un caballo de polo de alta performance puede llegar a valer entre los u\$s 50.000 y los u\$s 180.000

performance del animal.

En cuanto a la liquidez para este tipo de inversión, el sistema prevé el desarrollo en la misma plataforma de un virtual mercado secundario, en el cual el titular puede vender su parte de derecho de propiedad del caballo, teniendo en cuenta que se trata de un esquema de rentabilidad ideal de mediano plazo ya que el animal llega a su madurez a los 7 u 8 años.

El esquema se destaca en que todos los caballos son parte de un fideicomiso, con su marco legal correspondiente, por lo cual se trata de una inversión resguarda-

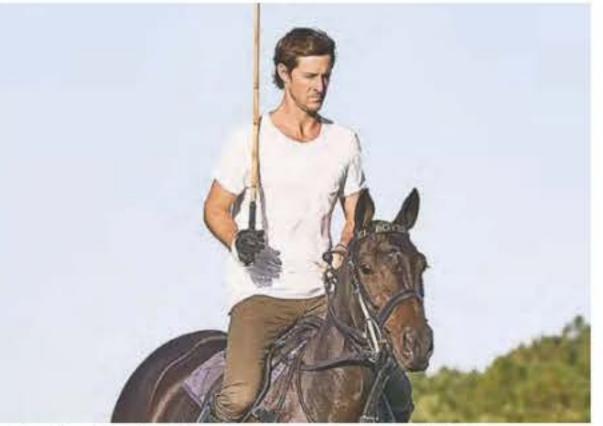

El polista Santiago Tanoira es el precursor de Cría GT

El Cronista Viernes 19 de abril de 2024

# Info Technology



#### El robot Atlas se actualiza

Boston Dynamics lanzó una nueva versión de su famoso autómata humanoide. Ahora es más ágil gracias a su accionamiento eléctrico, que deja atrás los mecanismos hidráulicos

#### Joan Cwaik

Autor y divulgador sobre tecnologías emergentes

# "La distinción entre tecnología y humanidad ahora comienza a difuminarse"

El especialista en tecnología y sociedad lanzó un nuevo libro donde analiza qué habilidades deben priorizarse para atravesar el tsunami digital

#### LA ENTREVISTA

\_\_\_ Adrián Mansilla \_\_\_ amansilla@cronista.com

l rápido avance de tecnologías emergentes 
como la inteligencia 
artificial y la realidad 
virtual está cambiando la vida 
de las personas de una manera 
más rápida y profunda de lo que 
muchos esperaban. Esto genera 
tanto entusiasmo como incertidumbre sobre el futuro y 
plantea interrogantes sobre 
cómo vivir lo cotidiano inmersos en esta realidad.

Sobre esta y otras cuestiones indaga el nuevo libro del investigador y conferencista Joan Cwaik: Postecnológicos: habilidades para recuperar lo humano. En sus páginas, el autor propone un debate sobre cómo la tecnología atraviesa a todas las personas y cómo se puede potenciar la humanidad ante el "tsunami digital" de hoy.

#### -- ¿Cómo se puede definir lo postecnológico, el concepto que da título a tu libro?

— Describe una etapa de la humanidad donde la tecnología ya no es vista simplemente como una herramienta o una extensión de nuestras capacidades, sino que se ha integrado tan profundamente en nuestras vidas que la distinción entre tecnología y humanidad ahora comienza a difuminarse.

Es un estado en el cual hemos superado la dependencia de la tecnología, no en el sentido de deshacernos de ella, sino evolucionando hacia una coexistencia donde enriquece nuestra humanidad sin dominarla. Representa un futuro donde la tecnología sirve para amplificar

nuestras cualidades humanas más valiosas, como la creatividad, la empatía y la capacidad de aprendizaje continuo.

#### — ¿Cómo impactan hoy tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual?

— La IA y la realidad virtual, entre otras tecnologías emergentes, tienen el potencial de transformar todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo trabajamos, aprendemos y nos entretenemos, hasta cómo nos relacionamos con otros y percibimos el mundo.

La IA está automatizando tareas rutinarias, ofreciendo más espacio para la creatividad humana y la toma de decisiones estratégicas. La realidad virtual, por su parte, abre nuevos horizontes para la educación, el entretenimiento y la socialización, permitiéndonos experimentar realidades que van más allá de las limitaciones físicas, como vimos recientemente con el caso de los Apple Vision Pro.

#### -- ¿Se puede lograr bienestar en medio de estos cambios?

— La clave para navegar en un mundo de incertidumbre es fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo, flexibilidad y adaptabilidad. Esto implica estar abiertos a nuevas experiencias, desarrollar una tolerancia al fracaso como parte del proceso de aprendizaje y cultivar habilidades tanto técnicas como emocionales.

Es crucial encontrar un equilibrio entre la vida digital y la real, asegurando que la tecnología sirva a nuestros objetivos de bienestar y no al revés.

#### — ¿Qué habilidades hay que falta cultivar para el futuro?

 Debemos cultivar una combinación de habilidades técnicas y humanísticas como la inteli-

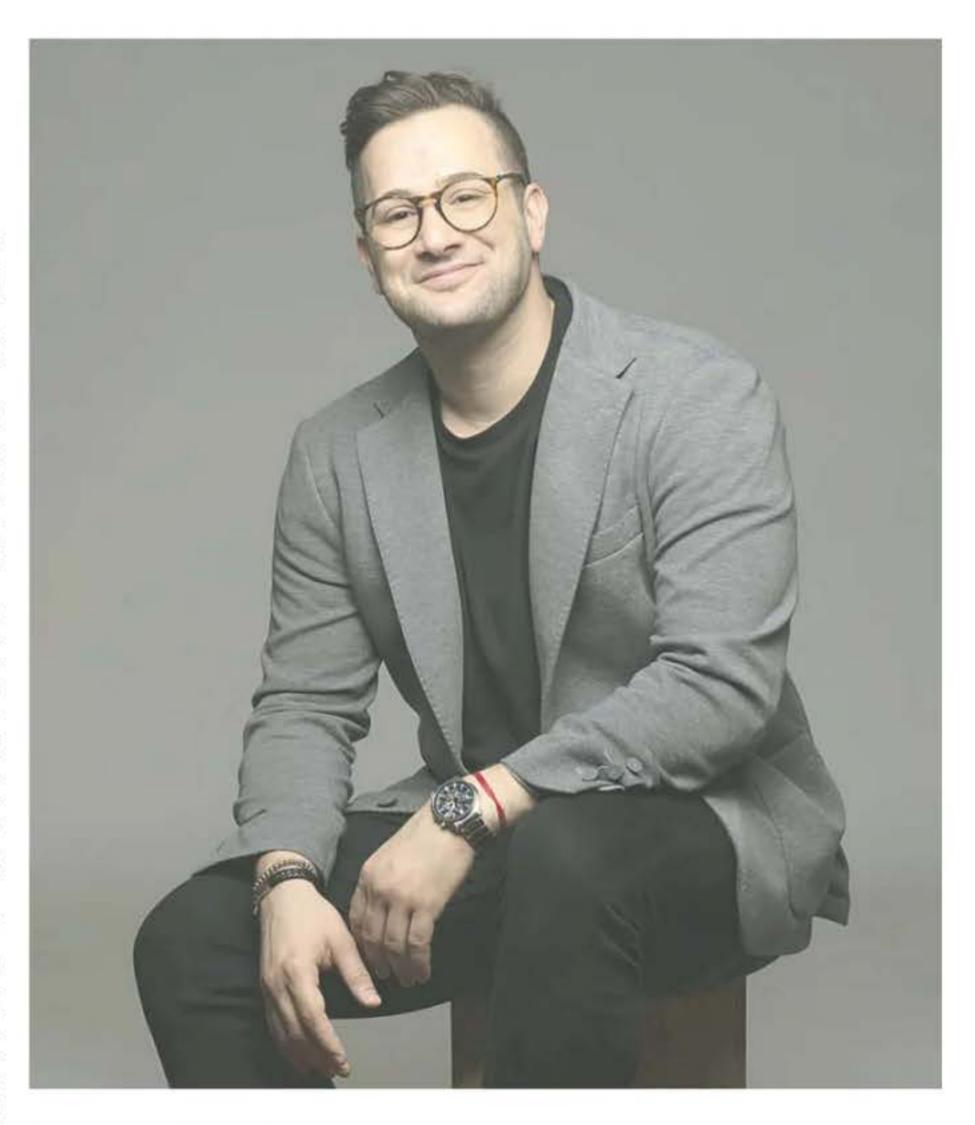

"La IA y la realidad virtual, entre otras tecnologías emergentes, tienen el potencial de transformar todos los aspectos de nuestra vida"

gencia holística, que es la capacidad de integrar conocimientos de diversas disciplinas para solucionar problemas complejos. También, el pensamiento crítico y la alfabetización informacional. Implica generar la capacidad de discernir entre información útil y distracciones.

Y, finalmente, la flexibilidad cognitiva y adaptabilidad para cambiar de perspectiva ante nuevas situaciones rápidamente. Entre otras habilidades que describo y desarrollo en Postecnológicos.

#### — ¿Cómo imaginás la vida cotidiana con la tecnología y la IA en próximos años?

–La relación con la tecnología y la IA será más integrada, y se alineará con nuestras necesidades humanas. La clave estará en diseñar y utilizar estas tecnologías para que amplifiquen nuestras capacidades.

# Financial Times



#### Alerta por dengue en la región

Los contagios de dengue en América subieron casi un 50% en las últimas tres semanas, hasta 5,2 millones de casos en lo que va del año, con más de 1800 muertes reportadas, dijo la OPS.

TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

# Irán amenaza con cambiar su postura nuclear si Israel amenaza sus instalaciones atómicas

La advertencia se produjo mientras Estados Unidos y el Reino Unido anunciaban nuevas sanciones contra el programa de drones de Teherán en respuesta al ataque del sábado

- \_\_ Najmeh Bozorgmehr
- \_\_\_ Andrew England
- \_\_ Claire Jones
- \_\_\_ Felicia Schwartz

Irán le advirtió a Israel que probablemente reconsideraría su postura nuclear si sus instalaciones atómicas se vieran amenazadas, en un momento en que aumentan las tensiones tras el ataque condrones y misiles de la república islámica a Israel el fin de semana.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó ayer que Teherán podría "reconsiderar" su política nuclear, que desde hace tiempo insiste en que es puramente pacífica pero que, según las potencias occidentales, le ha colocado en el umbral de convertirse en un Estado armamentístico.

La advertencia se produjo mientras Estados Unidos y Reino Unido anunciaban nuevas sanciones contra el programa de drones de Irán en respuesta al ataque contra Israel.

"Reconsiderar la doctrina y las políticas nucleares de la República Islámica de Irán... es probable e imaginable, si el falso régimen sionista amenaza con atacar los centros nucleares de nuestro país", declaró el general de división Ahmad Haq Talab, que supervisa la seguridad de las instalaciones nucleares iraníes.

Sus comentarios fueron publicados en la agencia Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria, la fuerza militar más poderosa de Irán.

En tiempos de mayor tensión con Occidente, la línea dura del régimen amenazó con que Irán podría retirarse del Tratado de No Proliferación, que rige las instalaciones nucleares de los países.

HaqTalableadvirtióaIsraelque cualquier agresión contra las instalaciones iraníes tendría como respuesta las instalaciones nucleares israelíes, que el Estado judío nunca ha reconocido tener. Israel se ha comprometido a responder al ataque iraní del pasado fin de semana.

Ese ataque llevó a Washington a anunciar ayer sanciones contra 16 individuos y dos empresas que ayudan a la producción de vehículos aéreos no tripulados, como los drones, en coordinación con las medidas anunciadas por el Reino Unido.

"Estamos comprometidos a actuar colectivamente para aumentar la presión económica sobre Irán", declaró el presidente estadounidense, Joe Biden, quien añadió que su Administración "no dudará entomar todas las medidas necesarias" para exigir responsabilidades a Teherán.

Otras restricciones anunciadas por el Reino Unido este jueves incluían medidas contra el general de brigada Mohammad Reza Gharaei Ashtiani, ministro de Defensa iraní, y contra instituciones y personal responsables del mando operativo de las fuerzas armadas de Irán.

Teherán afirmó que lanzó el ataque del pasado fin de semana -el primero directo contra Israel desdesueloiraní-en represaliapor un ataque aéreo israelí contra su consulado en Damasco, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos dos altos mandos.

EE.UU. y otros aliados occidentales han presionado a Israel para que actúe con moderación ante el temor de que las hostilidades con Irán desencadenen un conflicto total en Medio Oriente.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el miércoles: "Tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse".

Israel no ha dado ninguna indicación sobre la fecha o la escala de su respuesta, mientras que Irán ha prometido tomar represalias contra cualquier ataque israelí.



Israel ha prometido responder al ataque iraní. BLOOMBERG

Estados Unidos y otros aliados occidentales han presionado a Israel para que actúe con moderación

Netanyahu ha amenazado con tomar medidas para impedir que Irán consiga un arma nuclear

"Estamos al borde de una guerra regional en Medio Oriente", advirtió el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, al tiempo que pedía a Israel "una respuesta moderada al ataque de los iraníes".

Netanyahuha amenazado repetidamente a lo largo de los años con tomar medidas para impedir que Irán consiga un arma nuclear.

La Asociación para el Control de Armamentos, con sede en EE.UU., afirmó esta semana en un documento que atacar las instalaciones nucleares iraníes "sería una escalada temeraria e irresponsable que aumenta el riesgo de una guerra regional más amplia... y es más probable que empuje a Teherán a decidir que el desarrollo de armas nucleares es necesario para disuadir futuros ataques".

Teherán y Washington están inmersos en una crisis nuclear desde que en 2018 el entonces presidente Donald Trump abandonara unilateralmente el acuerdo que Teherán firmó con las potencias mundiales, imponiendo olas de sanciones a la república islámica.

En virtud del acuerdo de 2015, Irán aceptó limitar su actividad nuclear y un estricto régimen de supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acambio de un alivio de las sanciones.

Pero después de que Trump retirara a EE.UU. del acuerdo, Teherán respondió acelerando agresivamente su programa, instalando centrifugadoras avanzadas y enriqueciendo uranio hasta una pureza del 60%, el nivel más alto jamás alcanzado en Irán.

Los expertos suelen considerar el 90% de pureza como grado de armamento, pero Irán ya ha dado los pasos técnicos más difíciles.

Los esfuerzos de la administración Biden para reactivar el acuerdo de 2015 fracasaron e Irán ha desarrollado la capacidad de producir material fisible necesario para un arma nuclear en unas dos semanas. En septiembre, EE.UU. e Irán acordaron un intercambio de prisioneros y Washington desbloqueó u\$s 6000 millones en dinero del petróleo iraní. Se esperaba que estos acuerdos sirvieran de base para acordar medidas de distensión, como la limitación del enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Pero el atentado de Hamás del 7 de octubre y la represalia israelí en Gazafrustraron cualquier esperanza de progreso. Desde entonces, los militantes respaldados por Iránhan atacado a Israel y a las fuerzas estadounidenses en la región, al tiempo que se han intensificado las hostilidades en todo Medio Oriente.

Israel ha intercambiado disparos a diario con Hezbollah, el principal *proxie* de Irán, y ha atacado a miembros de la Guardia Revolucionaria en Siria.

El OIEA sigue teniendo inspectores en Irán, pero el organismo de control de la ONU y los gobiernos occidentales han acusado a Teherán de no cooperar con el organismo.

El jefe nuclear iraní, Mohammad Eslami, le dijo a la prensa que la república podría seguir comprometida con el acuerdo nuclear de 2015 si otros signatarios cumplían sus promesas de aliviar las sanciones a Irán. Dijo que el jefe del OIEA visitaría "pronto" Irán para "actualizar" los acuerdos mutuos.\_\_ ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL FONDO

### Blackstone alerta que el capital privado tardará en devolver efectivo a inversores

La industria acumula cantidades récord de activos no vendidos que tardarán en venderse incluso cuando el mercado de fusiones y adquisiciones está reviviendo

#### \_\_ Antoine Gara

Blackstone afirmó que las empresas de capital privado, que acumulan cantidades récord de activos sin vender, tardarán en devolver efectivo a los inversores, incluso cuando el mercado de fusiones y adquisiciones vuelva a la vida.

"Creo que aún estamos en las primeras etapas de la fase de recuperación que, en última instancia, permitirá a los inversores de capital privado devolver el capital. No ocurre de la noche a la mañana", le dijo Jonathan Gray, presidente de Blackstone, al Financial Times en una entrevista.

El mayor grupo de capital riesgo del mundo espera un repunte de las operaciones a medida que los mercados financieros se relajen tras dos años de 
escasa actividad en materia de 
ofertas públicas iniciales (OPIs) 
y adquisiciones a causa de la 
suba de las tasas de interés y los 
conflictos geopolíticos.

Gray afirmó que Blackstone está "viendo sin duda una mayor actividad de transacciones", favorecida por la reducción de 
los costos de los créditos corporativos y un repunte de la 
emisión de bonos, incluso 
cuando los inversores han frenado sus expectativas de recortes de las tasas de interés de 
los bancos centrales.

Los grupos de capital privado como Blackstone esperan que la caída de las tasas de interés estimule un aumento de las operaciones que permita al sector salir de u\$s 3000 millones en inversiones en empresas privadas no vendidas. Esto, a su vez, les permitirá devolver liquidez a los grandes fondos de pensiones, que actualmente están sobreexpuestos a inversiones no cotizadas y están retrayéndose de hacer nuevas apuestas en el mercado privado.

Los sólidos datos económicos de Estados Unidos y las crecientes tensiones en Medio Oriente han retrasado la fecha en la que se espera que la Reserva Federal recorte las tasas. El presidente de la Fed, Jay Powell, dijo el martes que era probable que la inflación tardara "más de lo esperado" en alcanzar el nivel objetivo que permitiría al banco central recortar las tasas.

Gray dijo que confiaba en que los mercados financieros se encogerían de hombros ante un ciclo de recorte de tasas más lento de lo esperado. "Creo que, con el tiempo, la Fed obtendrá algunos datos mejores, que le darán margen para recortar las tasas. Pero el ritmo de esa desinflación se ha ralentizado", afirmó.

Los comentarios de Gray se produjeron mientras Blackstone presentaba beneficios del primer trimestre ligeramente mejores de lo previsto, que mostraron un aumento significativo de las nuevas inversiones, pero un descenso del 17% en los activos que pudo vender.

El grupo, con sede en Nueva York, duplicó con creces el volumen de inversiones, hasta u\$s 25.000 millones, frente a los u\$s 11.000 millones de hace un año. Pero sólo pudo vender inversiones por valor de u\$s 15.000 millones, un fuerte descenso respecto a los u\$s 18.000 millones de activos que vendió en el primer trimestre de 2023.

"Nuestro nivel de confianza que llegaremos a ese entorno de mayor materialización es alto. Elegir el momento es más difícil", dijo Gray.

Los resultados del grupo se vieron impulsados por el fuerte crecimiento de su negocio de crédito y seguros, que cuenta con u\$s 330.000 millones en activos y contribuyó a elevar los activos totales de Blackstone a u\$s 1,1 billones.

Gray también pronosticó que las condiciones del mercado seguirían mejorando a pesar de las incertidumbres de las guerras en Europa y Medio Oriente, y de las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.

"Ha habido tantas conmociones geopolíticas en los últimos años... que la gente está un poco más insensible", afirmó\_

#### MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

23

#### LLAMADO A LICITACIÓN

REPUBLICA ARGENTINA

"PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA" Préstamo BID N° 3256/OC-AR

# LPN N° 1/24 - PRÓRROGA "RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III" Partido de Ituzaingó

- Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Programa fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB663-0515 del 19 de Mayo de 2015.
- 2. La Provincia de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del "PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA" y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato LPN Nº 1/24 "RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 CUENCA III Partido de Ituzaingó".
- 3. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Dirección Provincial de Compras y Contrataciones - invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la obra "RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III - Partido de Ituzaingó" a ser contratados bajo el sistema de unidad de medida. Cuyo plazo de ejecución es 540 días corridos y el valor de referencia (octubre 2023) es: \$ 2.358.957.882,00 (Pesos dos mil. trescientos cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y dos con DO/100).
- 4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
- Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Compras y Contrataciones y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 09:00 a 15:00 horas.
- 6. Los requisitos de calificación incluyen: i) experiencia en la construcción de obras de naturaleza y complejidad similares a los de la obra en cuestión; ii) volumen anual de trabajos de construcción mayor al mínimo establecido en el pliego; iii) contar con disponibilidad de equipo esencial para ejecutar la obra; iv) contar con personal esencial para ejecutar la obra; y v) activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales por un monto mínimo establecido en el pliego. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
- Los Documentos de Licitación podrán ser consultados en la página web indicada al pie del presente. Los Oferentes podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en idioma español, a través de una solicitud a la dirección indicada al final de este Llamado.
- 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11 horas del día 20 de mayo de 2024. Las ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12 horas del día 20 de mayo de 2024.
- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una "Garantía de Mantenimiento de la Oferta" por el monto de: \$23.590.000,00 (pesos Veintitrés millones quinientos noventa mil con /00).
- 10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):
  - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (M,I.) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.
  - DIRECCIÓN: Avenida 7 Nº 1267, entre 58 y 59, Piso 9º Oficina 907 Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Código postal (1900). Teléfono/Fax: 0221-429-5160
  - Correo electrónico: minfrapba.dcopinternacionales@gmail.com
  - La Apertura de Ofertas se realizará en el Salón de Actos "Ing. Luis A. Huergo" del Ministerio de infraestructura y Servicios Públicos, Planta Baja.
  - PAGINA WEB: https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones\_en\_curso\_de\_obras Dirección de correo electrónico: minfrapba.dcopinternacionales@gmail.com





C.

MÁX

16° 27°

MAÑANA

MÁX  $25^{\circ}$  DOMINGO 53

18° 23°

MÁX



#### **B** Lado B

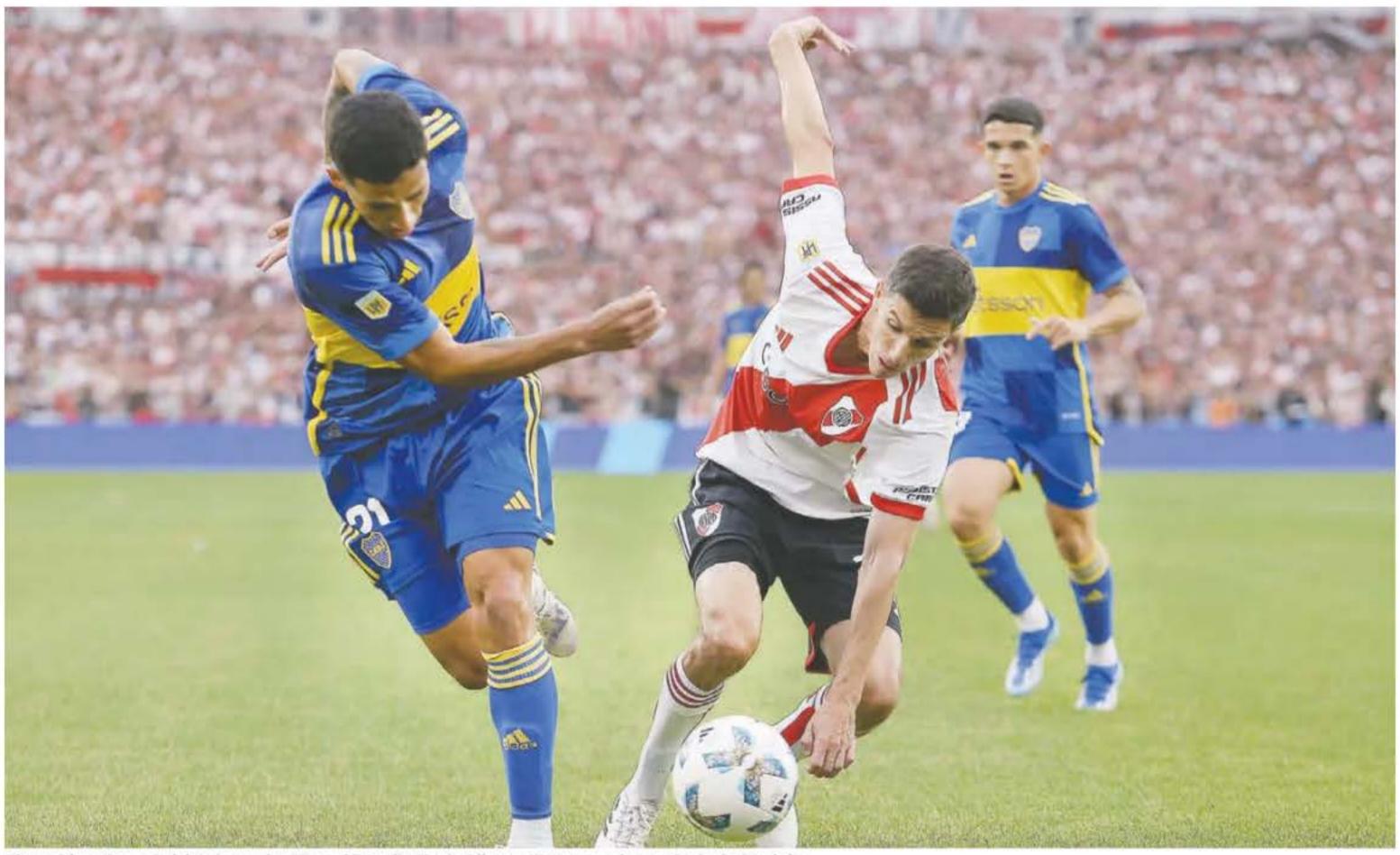

El partido se jugará el domingo a las 15 en el Estadio Mario Alberto Kempes en la provincia de Córdoba

# Explotó la demanda para viajar a Córdoba a ver el Superclásico

Los precios de los pasajes en avión cuestan tres veces más que el promedio que se paga comúnmente. Crecieron 70% las búsquedas

Belén Fernández

bfernandez@cronista.com

l próximo domingo River y Boca se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa de la Liga en Córdoba. Ayer, luego de que se confirmó la sede, la demanda explotó. En solo un día crecieron un 70% las búsquedas para volar a Córdoba el fin de semana. Los precios también se dispararon y ya triplican su valor convencional.

"Las búsquedas de vuelos a Córdoba para este domingo aumentaron un 70% comparado a cualquier otro día de la semana", explicó Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar. Todavía hay oferta, pero los precios suben segundo a segundo.

Hoy un pasaje para volar en el día a Córdoba -con una duración de una hora y media- tiene un valor promedio de \$ 300.000 y llegan hasta los \$ 430.000, tres veces el valor que se paga por un ticket promedio para esta época del año.

En Despegar, ofrecen paquetes por \$ 700.000 para el fin de semana que incluyen hotelería y

viajes en avión. A eso hay que sumarle el precio de las entradas, que todavía no salieron a la venta, y tiene un precio de entre \$ 30.000 y \$ 80.000 dependiendo de la ubicación.

Según informó la provincia de Córdoba, se calcula un arribo de 50.000 hinchas de todo el país, la mayoría de ellos llegarán por vía terrestre. Se venderán solo 25.000 entradas para River y el mismo número para Boca.

Para aquellos que decidan ir por vía terrestre, deberán calcular en promedio 10 horas de viaje. Los precios arrancan en \$ 40.000 por tramo y la oferta es

acotada. Hasta el jueves a la tarde quedaban pocos micros disponibles en la página de Plataforma 10 que comercializa tickets de micros.

"Registramos un incremento en la demanda de un 25% respecto de un fin de semana normal con destino a Córdoba. Seguramente, la compra de pasajes en micro siga acelerándose en las próximas 48 horas. En buses, la anticipación es menor a la de aviones, entonces esperamos compras hasta último momento", dijo Tomás Barreiro, gerente de marketing de Plataforma 10.

"Es importante destacar que no sólo detectamos demanda desde Buenos Aires sino también de distintos puntos del interior del país. Córdoba es una provincia ideal para convocar a hinchas dispuestos a viajar desde distintos puntos.", agregó el empresa-

Los precios para viajar en micro desde Buenos Aires, en donde se registra la mayor demanda de viajes, varían dependiendo el tipo de servicio (cama, semi cama, etc). Hay tarifas desde \$ 19.000 hasta \$50.000; cubriendo solo un tramo; es decir ida solo.

La otra opción y seguramente la más utilizada, será ir de forma independiente en auto hasta la capital cordobesa. Para esto se calculan \$ 130.000 entre ida y vuelta en cuatro tanques de nafta y \$ 4800 en seis peajes desde la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que, quienes decidan alojarse una noche en la provincia, deberán apurarse para definir el hotel porque la oferta se agota minuto a minuto.

La noche se calcula en \$70.000 en un hotel de tres estrellas en el centro. "Hay muchas búsquedas y se están cerrando operaciones", dijeron desde Despegar.\_\_\_